#### Daer aseguró que no pactaron la reforma laboral

La CGT ratificó el llamado al paro nacional del 9 de mayo y denunció un "ajuste brutal"\_P.8



Sigue rango actual Descarta la Fed un aumento de las tasas\_P.14

# CTOMISTA . ARGENTINA W.CRONISTA.COM

JUEVES

2 DE MAYO DE 2024

PRECIO: \$ 900

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

LA COPARTICIPACIÓN SE MANTIENE EN EL CENTRO DE LA ESCENA

# Comenzó la negociación con 18 gobernadores para alcanzar en el Senado la sanción de la Ley Bases

Hay seis distritos que se mantuvieron firmes en su rechazo a los proyectos del Ejecutivo. Varios mandatarios peronistas acompañaron

La Casa Rosada confía en que las provincias buscarán potenciar la mejora en la recaudación de IVA y Ganancias que ya se notó en abril

El Gobierno está más que satisfecho con la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, lograda el martes en Diputados. Pero sabe que el desafío que tiene en el Senado es mucho más duro. La llave está en el apoyo que puedan ofrecer los gobernadores peronistas menos alineados con el kirchnerismo. La coparticipación continúa siendo el componente clave de la negociación. Los funcionarios que llevan adelante el diálogo confian en que los números de la recaudación de abril (en los que el equipo económico espera un repunte del IVA y también de Ganancias) se conviertan en un argumento positivo. El Ejecutivo analiza si también resultará necesario mostrar alguna carta en materia de financiamiento educativo. \_\_\_ P. 4, 5, 6 y 7

BUENOS AIRES





IMPUESTO A LAS NAFTAS Y TARIFAS

## El Gobierno ahora dice que está "cómodo" en lo fiscal y posterga subas para cuidar la inflación

El pago a las generadoras sigue atado a la caja. Milei dijo que se completaría en junio

El impuesto a los combustibles debía ser ajustado en mayo, pero la medida pasó a junio. La actualización mensual de tarifas y luz y gas también quedó para más adelante. El argumento es que gracias a la motosierra ahora sobra superávit fiscal. Caputo dijo que ahora en ese frente están "cómodos" y por eso priorizan bajar la inflación. Pero para conseguir ese margen también están estirando deudas: "los pagos de Cammesa se van a hacer en junio", reconoció el Presidente. \_\_\_P.9y10

Confirmado: habilitan el uso de Bopreal para que empresas giren utilidades y dividendos. \_\_ P. 15

#### > ZOOM EDITORIAL

#### La extraña sintonía fina que viene detrás del paso de la motosierra

Hernán de Goñi Director Periodístico \_\_p. 2\_\_

#### + OPINIÓN

La oposición en la era de **Javier Milei** 

Facundo Nejamkis Director de Opina Argentina \_\_p. 3\_\_\_

#### \* #CASHTAG

El peronismo se agarra de los pelos por la metodología de Milei

Jairo Straccia Periodista \_\_p. 12\_\_

#### FINANCIAL TIMES

Karina, la "generala política" de Milei que lleva las riendas de su partido

Ciara Nugent p. 22\_\_\_

#### ▶ ESCENARIO

La menor inflación deja perdedores en bonos CER y hay ajustes de cartera

Julian Yosovitch Periodista \_\_p. 3\_\_\_

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Los derechos delas y los trabajadores están en riesgo y nuestro deber es defenderlos con todas las herramientas. Vamos a estar a su lado para reconstruir una Argentina con soberanía política, independencia económica y justicia social". Axel Kicillof

#### EL NÚMERO DE HOY

Gobernador bonaerense

5%

"La tasa mensual de inflación medida por PriceStats está cerca del 5%", destacó Alberto Cavallo

#### DOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

Lo que se ve ahora, en materia de decisiones de política económica, es una discrecionalidad que atenta contra la vocación liberal de fijar reglas previsibles

# La extraña sintonía fina que viene detrás del paso de la motosierra

o hay duda de que el inédito superávit financiero que alcanzó el Gobierno en el primer trimestre del año dejó bastante atrás las metas que había fijado el FMI en el acuerdo negociado con Luis Caputo. Los técnicos que arribaron a Buenos Aires revisaron las cuentas una y otra vez, y no les quedó otra opción que ponerles el sello de "sobrecumplidas". Por eso la Argentina decidió empezar a utilizar ese "saldo a favor", conseguido gracias al feroz paso de la motosierra por el gasto, pero también al hecho de que el Fondo trabaja con monedas estables y no tiene la cultura de ajustar las metas por inflación. Con la nominalidad como aliada, el equipo económico ajustó prioridades.

Como señalamos con anterioridad, al reconocer un mecanismo de actualización de las jubilaciones atado al IPC, el Gobierno decidió desconectar la mitad de la licuadora. No le costó demasiado hacerlo, porque el propio FMI había recomendado que la poda no afectara a los sectores de menores ingresos. En esta línea, aceptaron que el gasto comience a subir.

Pero también apelaron a otra herramienta para moderar este efecto. La empresa que maneja el mercado eléctrico, Cammesa, dejó de pagar la energía que le aportan las generadoras para ser distribuida en la red. Por diciembre y enero, el Palacio de Hacienda les ofreció a las compañías un bono. Y por los compromisos siguientes, Caputo les prometió normalizar los giros si acordaban recibir un título público al 2038. Ahora el propio presidente Javier Milei desinfló esa chance, al sostener que Cammesa iba a ponerse al día en junio, ya que necesitaban mantener el superávit fiscal para compensar el medio aguinaldo de los estatales.

Pero eso no es todo. El ministro de Economía explicó que iban a postergar la actualización del impuesto a los combustibles porque estaban "cómodos" en lo fiscal. El mismo argumento fue expuesto para justificar que hicieran a un lado la decisión de recalibrar de forma mensual el costo de la energía, para evitar un mayor impacto de las tarifas de luz y gas en la cuenta de la inflación.

Sostener el superávit fiscal es un objetivo sano, pero las señales de que el ajuste fue mayor al necesario provienen del propio gobierno. Milei y Caputo no quisieron quedarse cortos, aún sabiendo que esa decisión podía tener un costo alto en materia de inflación y de caída del consumo

Lo que se ve ahora es una discrecionalidad que atenta contra la vocación liberal de fijar reglas previsibles. Hay una extraña sintonía fina que un día favorece a las automotrices con rebaja de aranceles y otro día castiga a las prepagas por querer recuperar costos demasiado rápido. El manual de gestión, al parecer, quedó atrapado en la licuadora.

LA FOTO DEL DÍA

#### A 42 años del bautismo en las Malvinas

El ministro de Defensa, Luis Petri, acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Fernando Luis Mengo, encabezó ayer en la I Brigada Aérea El Palomar, el acto por el 42º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, que conmemora su primer combate durante el conflicto del Atlántico Sur. Participaron veteranos de la guerra de Malvinas e invitados especiales, y también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac. En la oportunidad, habló el brigadier retirado Norberto Dimeglio, quien al mando de un Mirage V fue el primer piloto que tomó contacto con los buques británicos agresores...







La frase del día

**Guillermo Francos** 

Ministro del Interior de la Nación

"Trataremos de que no se haga (el paro nacional del 9 de mayo). Vamos a conversar estos días para tratar de entender que es un momento para mirar hacia adelante, despejar el horizonte de conflictos y buscarle un mecanismo para conseguir más trabajo en la Argentina"

OPINION

**Facundo Nejamkis** Director de Opina Argentina



# La oposición en la era de Javier Milei

a sociedad argentina se encuentra dividida, agrietada y polarizada, como en las mejores épocas del kirchnerismo. La diferencia es que la centralidad hoy no pasa por el peronismo, sino por la figura de Javier Milei. El centro de gravedad del sistema político argentino es el presidente libertario, y las preferencias y apoyos de los ciudadanos es esperable que se ordenen de manera binaria: a su favor o en su contra.

La duración e intensidad que tendráeste nuevo escenario es una incógnita. Un informe presentado por el observatorio PULSAR de la Universidad de Buenos Aires muestra que, de los presidentes outsiders de la región, Milei es quien mejor ha conservado los niveles de popularidad desde su llegada al poder y en sus primeros, casi, cinco meses. Con poco más (o poco menos) de 50% de imagen positiva, Milei continúa de luna de miel con la opinión pública en medio de un proceso de ajuste que ya se siente en la economía real, y que muestra caídas en la producción, el empleo y el consumo. Con agendas de gobierno más modestas, Gabriel Boricen Chiley Pedro Castillo en Perú, dos mandatarios que accedieron al poder sin el respaldo de estructuras partidarias establecidas, experimentaron caídas en su popularidad al poco tiempo de haber asumido.

¿En qué factores se sostienen estos apoyos de la sociedad a Milei, que lo vuelven un caso especial en la región? Identificamos dos. En primer lugar, el Presidente sigue siendovisualizadocomo un ciudadanomás, que llegó al podery debe enfrentar a una dirigencia política que es señalada, aún por los detractores del Gobierno, como responsable del momento por el que atraviesa la Argentina. Y es el mismo Milei quien se encarga todos los días de reafirmar ese relato en cada una de sus intervenciones públicas. El líder libertario ha sabido expresar el profundo sentimiento anti-establishment -resumido en el concepto de "casta" - que predomina en la sociedad. Su gran desafío es seguir siendo percibido como un 'Presidente ciudadano', despojado delosatributosylalógicadelpoder tradicional.

En segundolugar, entre quienes lo apoyan existe la expectativa de que, más allá de este presente sombrío, luego del ajuste vendría una caídadelainflación y una posterior recuperación económica. Los sondeos de opinión revelan que aunque la mayoría califica negativamente su presente económico, hay bastante optimismo respecto a los próximos meses. En este marco, Milei constituye todavía una esperanza en una parte significativa de la sociedad.

La otra mitad de la sociedad (o poco menos de la mitad) muestra altos niveles de rechazo al Gobierno pero carece de expectativas a futuro. No tiene plan alternativo, no tiene coalición opositora, no tieneliderazgos que la representen. No existe aún ningún factor que la aglutine, o en términos de Ernesto Laclau, un significante vacío que permita articular sus diferentes demandas e intereses, y construir al menos una efímera identidad

La marcha universitaria constituye un llamado de atención para la coalición gobernante. Es difícil eximir al Gobierno de la responsabilidad en tamaña movilización. Al finyalcabo, latécnica utilizada fue la misma que en otro tipo de confrontaciones. Primero la pelea por los recursos, luego el ataque frontal que cae directamente en la voz presidencial.

La variedad de sectores sociales y la distribución geográfica de las protestas en todo el país indican que, 1) el valor de la educación pública universitaria trasciende fronteras sociales, geográficas e ideológicas;2) que puede eventualmente ser una amalgama para una futura coalición opositora. Pero para que ello ocurra todavía falta que corra mucha agua bajo el puente.

Sin embargo, vemos que la política funciona como un sistema y es imposible especular qué puede suceder con el mundo opositor sin

hacerlo al mismo tiempo con el porlaprimera aparición pública de experiencia kirchnerista, en la que

oficialismo. En este sentido, la per-

formance del Gobierno será clave.

No fue lo mismo ser opositora Raúl

Alfonsín en 1985 o a Carlos Menem

en 1991 que a Fernando de la Rúa

en el 2001. A cada proceso de gobierno siempre, en un sistema democrático, en algún momento se le conforma una coalición opositora exitosa. La velocidad depende de la demanda ciudadana en relación a su tolerancia con quienes están gobernando. Al radicalismo del regreso a la democracia, la alternativa política se le constituyó a los cuatro años, mientras que, al menemismo, la Alianza UCR-Frepaso nació tras ocho años de gobierno. Recién en 2013, 10 años después de la llegada al poder del kirchnerismo, comenzó a tomar forma lo que

luego sería Cambiemos. Si bien la performance del oficialismo, sobre todo en el aspecto económico, será clave; en política, como en el ajedrez, las negras también juegan. ¿Qué ocurre en el universo opositor? Vimos en la semana que pasó el primer atisbo de manifestación contraria al Gobierno, aunque más no fuera por un tema. Rápidamente fue seguida la principal referente del mundo opositor, Cristina Fernández de Kirchner. Cualquier encuesta muestra que la expresidenta, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezanel lote popularidad de líderes opositores.

Seríalógico esperar trestipos de vertientes de referentes que se opongan al gobierno de Milei. Unos, ya los mencionamos en el párrafo anterior, inscriptos en la tradición del kirchnerismo que dominó la escena pública durante las dos últimas décadas.

Una segunda, compuesta por referentes asociados a la defensa de valores republicanos e incluso en algunos casos, progresistas. Allí podemos inscribir a un sector del radicalismo, cuyo protagonista central es Martin Lousteau, además elegido por el Presidente como uno de sus rivales personales. En esamismalínea podríamos agregar al gobernador Maximiliano Pullaro. Y también se encuentran Elisa Carrió, Margarita Stolbizer o el Partido Socialista.

Finalmente, una vertiente que podría estar asociada al peronismo pero desde una mirada crítica a la sin dudas el gobernador cordobés Martín Llaryora sería un exponente. El PRO parece haber quedado en un lugar incómodo. A pesar de que Mauricio Macri auspició el ascenso de Milei, sobre todo en el ballotage, la suerte del partido que fundóquedóinexorablemente atada a la experiencia libertaria y hoy tiene muy poco margen para jugar por afuera del esquema oficialista.

Siuno observala experiencia de emergencia de liderazgos disruptivos, al estilo de Milei, suelen tener un impacto muy alto sobre la reconfiguración del sistema político. Basta con acercarnos a nuestro socio estratégico y ver el efecto que hatenido la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, que ha derivado en una alianza entre los antes enemigos, Fernando Henrique Cardoso y el actual presidente Lula da Silva. ¿Cristina y Macri juntos enfrentándose a Milei? O en una versión argentina, ¿El peronismo, el radicalismo y otras fuerzas en una coalición para enfrentar a Milei? ¿Dejaremos atrás la antinomia peronismo-antiperonismo? No seria tanosado. Un perroblanco con una mancha negra todavía no esun dálmata.\_\_

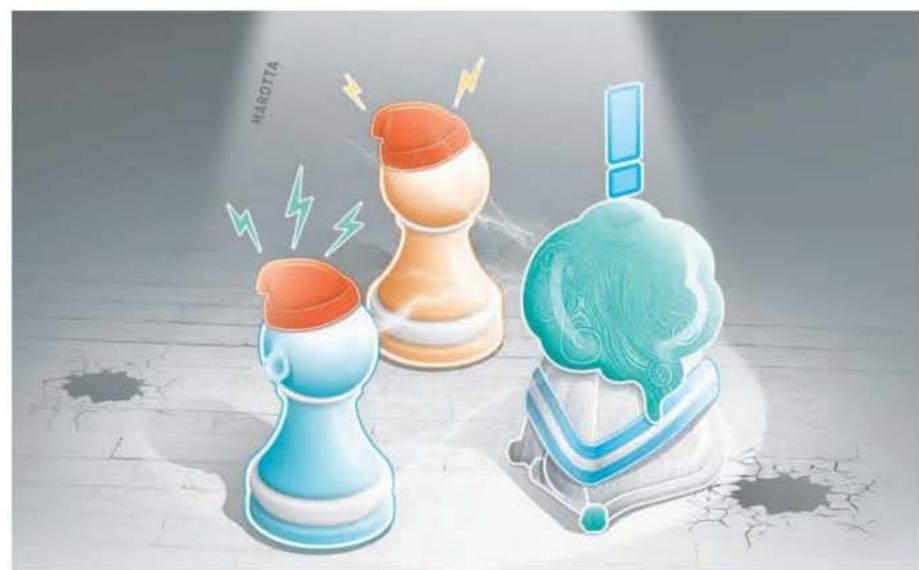

ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

AVANZAN LA LEY BASES Y EL PAQUETE FISCAL A LA PRÓXIMA ETAPA

# Reforma liberal

# Milei se aferra a la teoría de la "V" y relanza su plan de desregulación económica

Superada la primera prueba en el Congreso, el Presidente ya envió órdenes a sus ministros para potenciar la hoja de ruta del gobierno. Señales de los bancos y el resultado de una visita a China

\_\_\_ Martín Dinatale

mdinatale@cronista.com

Javier Milei está exultante. La

aprobación de la Ley Bases en Diputados le dio un aire a su Gobierno ya que es el primer triunfo legislativo que logra y cree que ahora la teoría de la V para la recuperación económica será un hecho ineludible. El Presidente siguió desde Olivos el debate en el Congreso, retuiteó mensajes de diputados de la oposición que avalaron la ley y se comunicó en todo momento

con su hermana Karina Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos que se trasladaron al recinto para seguir la aprobación de la ley.

Cuando ya estaba casi aprobada la ley en particular tuiteó: "Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas". Luego agradeció a los legisladores de la oposición que lo apoyaron y mencionó una frase de José de San

Martín.

La delegación de facultades, el capítulo de privatizaciones, la declaración de emergencias económicas y la reforma laboral son algunos de los puntos que contempla la Ley Bases que le dará a Milei herramientas para despegar a pleno su plan de desregulación de la economía. En el diálogo que mantuvo con varios ministros el Presidente aseguró que "ya estamos en el rebote de la V de la economía virtuosa que empieza a despegar".

El pronóstico optimista de Milei va en contra de aquellos economistas que dicen que la economía aún está amesetada y en recesión por lo que la "teoría de la V" está lejos de ser real. Incluso no son pocos los empresarios que aún no ven resultados concretos del plan de gobierno y hasta los que hablan de un párate muy preocupante en la construcción.

Según pudo reconstruir El Cronista de varias fuentes de la Casa Rosada, Milei deslizó su optimismo del despegue económico en varios factores como ser la baja de la inflación que Luis Caputo augura de un dígito en abril. También se basa en el incremento de reservas del BCRA y los créditos hipotecarios que empiezan a ofrecer los bancos con tasas más bajas.

Para Milei hay una señal

No son pocos los empresarios que aún no ven resultados concretos del plan de gobierno de LLA

"Que hagan los paros que quieran. La gente se los va a cobrar", dice una parte del Ejecutivo sobre la CGT inevitable de que la economía mejora: el movimiento del consumo y una señal de que empieza a superar el salario a la inflación, dicen en el Gobierno.

#### INVERSIONES Y CHINA

Por otra parte, Milei instruyó a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a impulsar una ley tendiente a dar seguridad jurídica y respaldo legal a las empresas que deseen invertir en la Argentina. Esta será la complementariedad de la Ley Bases que contempla en uno de sus capítulos el régimen de promoción de inversiones para aquellas empresas que desembolsen más de u\$s 200 millones en el país.

Desde China le llegaron buenas noticias también a Milei. La canciller Diana Mondino acaba de culminar una gira por Shanghái y Beijing donde se mostró confiada en el incremento de los vínculos bilaterales, un plan para aumentar la compra de carne argentina y el desembolso de inversiones chinas en áreas estratégicas como transporte, energía, minería e infraestructura.

Mondino y el canciller Wang Yi coincidieron en reimpulsar la Asociación Estratégica Integral entre la Argentina y China que cumple 10 años. También hubo señales para avalar una ampliación de swaps en yuanes al BCRA por u\$s 6500 millones.

#### PARO DE LA CGT

Están los funcionarios que cre-

en que la reforma laboral acotada que se aprobó con la Ley Bases será una señal a los gremios que no querían cambios profundos en la ley laboral. Y ello habilita un canal de diálogo para atenuar el impacto de un paro.

Pero también están los que creen que no hay que atender a la CGT. "Que hagan los paros que quieran. La gente se los va a cobrar", dijo a *El Cronista* un encumbrado funcionario.

El ministro del Interior está muy conforme. "La Ley Bases es un gran paso. Será importante para la economía", dijo. La euforia de Francos tiene otros justificativos: su aprobación es también la victoria del ministro sobre el ala no dialoguista del gobierno que bregó por ir "a todo o nada" y fracasó en su primer intento en Diputados.....

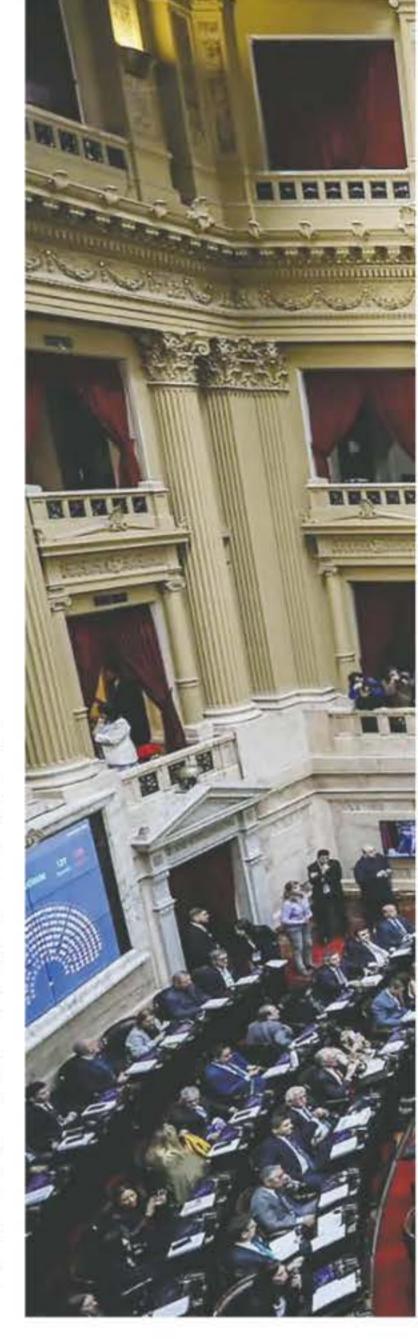

## El Presidente se baja de la Feria del Libro por miedo a un "sabotaje"

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El presidente Javier Milei suspendió su participación en la Feria del Libro al considerar que sectores del kirchnerismo quieren "sabotear la presentación" prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural. El mandatario aseguró que no presentará en la tradicional feria su libro "Capitalismo, socialismo y la

trampa neoclásica", mientras alertó que hay sectores que inducen comportamientos "no propios de la cultura".

"Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos
no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a
que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias
de alguien que quiere sabotear
una actividad", argumentó en

El Cronista Jueves 2 de mayo de 2024

Valor agregado



una entrevista en El Observador.

En la misma línea, el mandatario agregó que Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, a cargo de la organización de la feria, pronunció un "discurso violento e impropio, con cuestiones falsas", y aunque evitó precisar donde realizará la presentación adelantó que lo hará junto al diputado José Luis Espert.

Vaccaro reaccionó a la cancelación y consideró que puede tratarse de un "intento de sabotear la feria". "Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...", expresó en declaraciones a LN+. Vaccaro recordó que la intención de la organización del evento era contar con el Presidente. "Fuimos claros, queríamos que el Presidente



Milei iba a presentar "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica"

viniera", señaló en ese sentido.

"Ayer (martes) tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...", afirmó. Y agregó: "Se ve que han evaluado que no les conviene".\_\_\_

## El Gobierno ya negocia los votos para el Senado con 18 gobernadores

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

Aunque Javier Milei no tiene ningún gobernador que lo represente, 18 de los jefes provinciales le concedieron el primer aval para que su motosierra tenga legitimidad parlamentaria. Con apoyo en Diputados del PRO, UCR, partidos provinciales y un par de peronistas el Presidente ya se encamina a validar dos leyes fundamentales como son la Ley Bases y el paquete fiscal. Todavía le falta un paso riesgoso en el Senado.

Si el Senado de la Nación sanciona la Ley Bases y las reformas fiscales en los mismos términos que la Cámara de Diputados el presidente Javier Milei podrá invitar al Pacto de Mayo a la mayoría de los gobernadores. Sólo seis no lo acompañaron: Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.

Santa Cruz es un caso emblemático. El gobernador Claudio Vidal protestó por el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). Al final se logró un cambio societario y la empresa tendrá el mismo modelo mixto que YPF.

Los santacruceños acompañaron a medias. El exgobernador y actual diputado Sergio Acevedo no bajó al recinto para votar la Ley Bases en general. Sí se sumó en la votación en particular: rechazó el artículo que delega facultades al Presidente; se abstuvo en el capítulo de reorganización administrativa del Estado; y votó en forma positiva la privatización de empresas estatales como la TV Pública y Aerolíneas Argentinas pero salvando parcialmente a YCRT. José Luis Garrido, diputado del mismo bloque 'Por Santa Cruz' votó a favor en general y particular.

Como los santacruceños, acompañaron positivamente los diputados de Río Negro, Salta y Misiones. Los ocho que integran Innovación Federal respaldaron a Milei a pesar de haber marcado sus diferencias. Los patagónicos no pudieron evitar la reversión de Ganancias pero incluyeron condiciones en el capítulo energético .Del grupo solo Agustín Domingo (Río Negro) rechazó Ganancias.

Los cordobeses de Martín Llaryora, salvo Natalia de la Sota, también votaron en forma positiva

5

El caso más llamativo, que había adelantado El Cronista, fue el de los diputados de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil viene intentando convencer a sus pares peronistas de la necesidad de abrir un canal de diálogo con el mileismo.

Aunque los votos catamarqueños no eran necesarios porque La Libertad Avanza superó la mayoría requerida, Jalil jugó a favor en el articulado a favor de los beneficios empre-

Al igual que los diputados de Santa Cruz, acompañaron también los de Río Negro, Salta y Misiones

El caso más llamativo, como había adelantado El Cronista, fueron los legisladores peronistas de Catamarca

sarios, el régimen RIGI al que diputados de Unión por la Patria y otros espacios cuestionaron por dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas. Tres diputados peronistas de Catamarca (Fernanda Ávila, Dante López y Silvana Ginocchio) acompañaron junto a tres peronistas de San Juan (Walberto Allende, Jorge Chica y Ana Aubone). Pero mientras los catamarqueños se abstuvieron, los sanjuaninos votaron en contra de Ganancias.....



El catamarqueño Jalil, uno de los jefes provinciales "dialoguistas"

## Economía & Política



"Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me venga a salvar, por eso puedo hacer las reformas"

Javier Milei
Presidente de la Nación

ENCUENTRO A SOLAS EN EL SENADO

# Villarruel y Karina Milei compartieron un almuerzo para ultimar la estrategia de LLA



En la única entrevista que dio tras asumir, la titular del Senado reconoció que ambas tienen carácter fuerte

La Vice invitó a la secretaria general y hermana del Presidente a su territorio mientras se debatía el paquete de reformas en la Cámara vecina. Cruce de ideas y un pedido especial a 'El Jefe'

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

Karina Milei se convirtió en una fuerte operadora política de su hermano Javier Milei. También la vicepresidenta Victoria Villarruel. Este martes, mientras en Diputados avanzaba la media sanción de la Ley Bases y del paquete de reformas fiscales, las dos damas fuertes del Gobierno se juntaron a almorzar a solas. Durante dos horas compartieron una mesa en el comedor del primer piso del Senado. Es sabido que ha habido tensión entre ellas.

Villarruel llegó acompañada de su secretario parlamentario Agustín Giustinian. Sin embargo, el funcionario del Congreso no se sentó con las mujeres, tenía otra reunión en una mesa cercana. El comedor no se cerró pero sí fue evidente la custodia en el pasillo. No hubo foto ni antes ni durante el almuerzo. Tampoco después.

No es un secreto que haya cierta distancia entre Karina Milei y la Vicepresidenta. Villarruel incluso mantiene un diálogo directo con el Presidente mientras otros integrantes del Gobierno deben pasar por la Secretaría General para avanzar en cualquier decisión política.

En la única entrevista que dio Villarruel desde el 10 de diciembre, la titular del Senado reconoció que ambas tienen carácter fuerte y se refirió al Presidente como el "jamoncito" entre las dos. En rigor, Karina Milei es más cercana al titular de Diputados Martín Menem, con quien compartió viajes las últimas semanas, que a la jefa de la Cámara alta.

Según contaron distintas fuentes la reunión estaba pautada desde hace más de una semana. Fue Villarruel quien invitó a la funcionaria con rango de ministra para conversar y no sólo sobre el trámite que se le dará a las dos leyes fundamentales para el Gobierno nacional.

#### DEBUT DE POSSE

Por lo menos tres fueron los temas charlados. El próximo 18 de mayo por primera vez el jefe de Gabinete Nicolás Posse, que nunca habló en público, presentará al Senado el informe que la Constitución le exige. La Vicepresidenta quiere estar al frente de la sesión y no delegarla aún cuando cerca suyo aseguran que tiene confianza en el presidente provisional Bartolomé Abdala. No será un evento fácil para Posse a quien la mayoría de los senadores nunca escuchó hablar ni siquiera por teléfono.

También Villarruel necesita estar en el Senado durante el debate de la ley ómnibus y el paquete fiscal que incluye cambios para el Monotributo y la vuelta de Ganancias. Teme la posibilidad de un empate y en tal caso necesita a Abdala en su banca y necesita estar al frente para el caso de tener que votar como ocurrió con Julio Cobos cuando se trató la resolución 125 que establecía retenciones al campo.

Milei no puede viajar si ella debe estar al frente de esas sesiones, le transmitió a la hermana del Presidente a quien pidió coordinar la agenda presidencial con la parlamentaria.

Hasta mañana no está previsto el envío de la votación de
la Cámara baja por lo que recién
lunes o martes se definirá la
estrategia a seguir en el Senado.
En ese marco el interbloque de
Unión por la Patria busca
mantener a sus 33 integrantes
alineados. En el medio, entre los
senadores de LLA y sus aliados
del PRO y el bloque que comanda Juan Carlos Romero,
están los provinciales y un radicalismo más propenso a
acompañar que a diferenciarse.

ANUNCIA FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN

# Prepagas: Caputo recorta los aumentos y amanaza con multas

\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue sumando áreas bajo su órbita, para cumplir con su objetivo principal: bajar la inflación. En este caso, se metió de lleno en el conflicto con las prepagas, para que reduzcan aumentos en una primera etapa, y se regulen hacia adelante tras subas "desmedidas".

Hoy Economía difundirá cómo será la fórmula de los aumentos mensuales de las prepagas. "Vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas", escribió el ministro en twitter. Fue en respuesta a un usuario que le planteaba que "las prepagas no cumplieron", debido a que llegaron las facturas de mayo y el descuento final fue menor al que había anunciado el Gobierno.

También, Caputo anticipó:

"Vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento".

Hasta el 2023, las prepagas aumentaban todos los meses en base a un Índice de Costos de Salud, que elaboraba la Superintendencia de Salud, que depende del Ministerio de Salud. En base a una fórmula, arrojaba una variación mensual, que dependía de lo que había pasado con los costos del sector. Ahora,

esa fórmula la establecerá el titular del Palacio de Hacienda.

Apenas asumió, el presidente, Javier Milei, publicó un mega DNU que desreguló al sector. En cuatro meses, las prepagas subieron 151%, según cálculos oficiales. En base a una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comercio estableció como medida preventiva que se retrotraigan aumentos. El valor de mayo no debería superar la cuota de diciembre más la inflación del período. Pero hubo distintas interpretaciones.\_\_\_

Los mandatarios de Mendoza y Santa Fe abrieron las sesiones ordinarias con foco en la obra pública que viene



#### EL GOBERNADOR CORNEJO AGRADECIÓ UN GESTO DEL GOBIERNO NACIONAL

La obra pública estuvo en el centro de la apertura de sesiones de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con un fuerte énfasis en las próximas medidas para aumentar la infraestructura que habrá en sus distritos. El mendocino anunció que, con la venia del Gobierno nacional, podrá disponer de los u\$s 1023 millones que pertenecen a Mendoza por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento y que se podrán utilizar para otras obras de infraestructura. Por su lado, Pullaro anunció que reactivará la "Mesa de Seguimiento de la Obra pública" en su distrito.

CLAVE PARA LA COPARTICIPACIÓN

# Anticipan una mejora de los ingresos por IVA y Ganancias

La recaudación de ambos impuestos habría cambiado de tendencia según una estimación económica. El impacto en la coparticipación en provincias, con el debate en el Senado en puerta

\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

Luego de que la Ley Bases, incluido el capítulo fiscal, obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados, trascendió que se habría generado un giro en la performance de dos impuestos claves para la relación del presidente Javier Milei con las provincias.

Tras tres meses de caída, frente a la vigencia del régimen cedular de Ganancias con un piso de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y los efectos sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la contracción de la actividad (variación de -3,2% en febrero, INDEC), en abril tendrían otra tendencia.

"Recaudación tributaria de IVA y Ganancias de abril (54% de la total nacional). Habría subido un 9,3% en términos reales respecto a marzo", destacó en X el presidente del Instituto Argentina de Análisis

Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz.

La mejora de la recaudación de IVA es llamativa, sin embargo, en un contexto de fuerte caída del consumo. Según los datos de Scentia de marzo, las ventas en supermercados disminuyeron un 7,3% en el mes y acumulan una baja del 8% en el trimestre. En tanto, el consumo en farmacias se derrumbó un 20% en el tercer mes del año, mientras que en mayoristas la baja fue del 10% y del 7,6% en otros autoservicios.

Por otra parte, la desaceleración de la inflación, del 11% en marzo según el INDEC, puede haber influido en la mejora del valor real de la recaudación.

De confirmarse la proyección del economista de Iaraf, esto representaría la mayor suba mensual de los últimos cinco años -si se excluye a la del año 2020 (4,6%)-. Lo que, consecuentemente, también se extrapolaría a las transferencias automáticas que reciben los gobernadores.



AFIP dará a conocer hoy los datos oficiales de la recaudación

Según el Iaraf, la suba en el cuarto mes sería del 9,3% en términos reales respecto a marzo.

A lo largo de la línea, según la tabla que compartió en la red social, el acumulado de ambos impuestos, en abril de 2019 presentó una variación del 8,3% respecto al mes anterior; en el mismo mes de 2021, -0,6%; en 2022, 5,8%; 2023, 0,3%.

Aunque no habría alcanzado. "En abril de 2024, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA \$ 2.691.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. (...) Esto se traduciría en una caída real del 20% [y de] la coparticipación (...) [del] 18% real", destacaron en el informe del Iaraf.

El dato, por parte de Argañaraz, se da en la previa del informe mensual de recaudación que dará a conocer este jueves la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce desde diciembre pasado Florencia Misrahi.

De confirmarse el repunte dejaría en una posición menos vulnerable a los legisladores y gobernadores en la negociación con el Gobierno por fondos para las provincias. Cuando el recorte de las transferencias de Nación representó pérdidas de ingresos de hasta el 36% para algunas jurisdicciones según los datos de Iaraf.

A nivel desagregado, en marzo, luego de sumar \$ 2.818.322 millones (232,5 % variación interanual), el IVA acumuló en el primer trimestre del año \$ 8.342.297,1 millones. Lo que implicó una diferencia positiva del 267,7% respecto al mismo periodo de 2023, pero por debajo de la inflación (287.9%). Y a causa de las modificaciones en la Ley 27.725 que elevaron el monto a partir del cual se paga el impuesto (15 SMVM), Ganancias apenas recaudó en el periodo eneromarzo \$ 3.170.905,0 millones (v.i 128,9%).

Lo que tuvo una contracara negativa paras las provincias. "En el acumulado a marzo del año, las transferencias automáticas alcanzaron los \$6.724.000 millones. (...) Exhibieron una variación nominal del 201%, que se traduciría en una caída real del 19% al descontar la inflación del período", alertaron en su momento en el Instituto.



# Créditos PyME CREDICOOP

El destino lo elegís vos.



Escaneá el código QR





Aplicable a la cartera comercial. Sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicoop. Más información en www.bancocredicoop.coop

Jueves 2 de mayo de 2024

# Las CGT ratificó el llamado al paro del 9 y denunció un "ajuste brutal" del Ejecutivo



La columna principal de la CGT enfiló por avenida Independencia hasta el Monumento al Trabajo en el Bajo porteño donde se leyó un documento

Las centrales sindicales y la izquierda salieron a las calles para marchar en el Día del Trabajador contra las reformas económicas del Gobierno nacional. Kicillof se sumó a la movilización

\_\_ El Cronista \_\_ Buenos Aires

Las centrales sindicales y la izquierda salieron a las calles para marchar en el Día del Trabajador contra las reformas económicas del gobierno de Javier Milei. Desde la CGT, ratificaron el paro del 9 de mayo y presentaron un duro documento en una conferencia posterior ya que no hubo un acto en el punto de cierre de la movilización a la cual adhirieron algunas figuras políticas como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Tenemos una agenda de reclamos muy claros, que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno, decisiones que tuvieron que ver con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables", subrayó el cosecretario general de la central obrera Héctor Daer. Ante la prensa, aclaró que la CGT no negoció "ningún proyecto ni dictamen ni media sanción" de reforma laboral con la Casa Rosada.

"Vamos a seguir adelante con el plan de lucha que venimos desarrollando. En ningún momento estuvo en duda el paro del 9 de mayo", añadió, acompañado por los otros dos triunviros, Pablo Moyano y Carlos Acuña, además de la plana mayor de la central.

"Vamos a seguir

lucha. En ningún

adelante con el plan de

momento estuvo en duda

el paro", señaló Daer

En un duro documento que difundieron, acusaron al Gobierno de aplicar un "ajuste brutal" y de no contar con un plan económico "sustentable ni consistente". Advierten que los trabajadores transitan "un grave momento" marcado por un Gobierno que, "en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados".

Entre los sindicatos más poderosos, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se unió a la movilización con su secretario general, Armando Cavalieri, a la cabeza. "Es un momento crítico donde el estancamiento de la actividad pone en riesgo los puestos de trabajo", acusó Cavalieri.

Con el paro nacional previsto para el jueves 9 de mayo como frontera, los sindicatos llamaron a potenciar al movimiento obrero desde la central y convocaron a los más amplios actores sociales e institucionales a construir un programa de consenso multisectorial. "Nadie por sí solo puede arrogarse cambiar la cultura de un pueblo que se construye y consolida a través de la historia, porque ese cambio pertenece al conjunto de la comunidad argentina", remarcaron.

Por su parte, Kicillof cuestionó la media sanción a la Ley Bases y el paquete fiscal calificándolo como "algo de mucha gravedad". E indicó que "el impacto" ya se siente en la industria nacional y en las pymes bonaerenses. "El éxito de las políticas del Gobierno nacional implica la derrota de los trabajadores, de los jubilados y de las grandes mayorías populares", consideró el mandatario, en compañía del ministro de Trabajo boanerense, Walter Correa.

La jornada transcurrió en calma salvo por un momento de tensión en el acto de partidos y organizaciones de izquierda cuando las columnas marchaban por Diagonal sur y se toparon con un cordón de la Policía Federal y Gendarmería ejecutando el protocolo anti-piquete. Ante esa situación, el dirigente de izquierda Néstor Pitrola sostuvo que el acto era para "luchar contra la reforma laboral y el gobierno de (Javier) Milei y sus cómplices" y la situación no pasó a mayores.

El Partido Obrero junto con sindicatos combativos como el SUTNA, AGD-UBA, la Junta Interna del Garrahan, Unión Ferroviaria Oeste, entre otros concluyeron con un acto en Plaza de Mayo.\_\_\_

#### JUZGADO COMERCIAL 18 - SECRETARIA Nº 36 15225 / 2021 / SUPER CENTRAL S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO

El Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nº18 a cargo del Dra. Valeria Pérez Casado, Secretaria Nº36, a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 p.3º CABA comunica por CINCO DIAS en autos "SUPER CENTRAL S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. 15225/2021) que el 6,3.19 se presentó en concurso de SUPER CENTRAL SA inscripta IGJ 13/04/07 Nº5950 L35 Tº Soc. por acciones CUIT 30-71011363-3 domicilio social Av. Córdoba 2216 p. 7º "C" de CABA. El 7/03/2024 se decretó su apertura designándose a la sindicatura "Estudio ESQUENAZI-PAZOS Contadores Públicos", domicilio Ptaza 2176 CABA, tel 11-4428-0100 y 11-4044-8868, estudioesquenazipazos@gmail.com. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación y los títulos justificativos de sus créditos hasta el 9.5,24. Se implementa un procedimiento mixto: de manera no presencial ingresando al sitio web https://sites.google.com/view /super-central-sa-s-concurso/procesos-activos y presencial residual (con turno previo), según protocolo cargado en sitio web. Plazo para efectuar observaciones 23.5.24. Fecha presentación informe individual y general: 2.7.24 y 11.9.24 respectivamente. La audiencia informativa se llevará a cabo el día 25.3.25 a las 11:00 horas en la sede del Juzgado. El presente edicto deberá publicarse en el diario El Cronista, por el término de cinco días. Buenos Aires, abril de 2024



BUSCAN "NO CARGAR MÁS" A LA CLASE MEDIA

# Luz, gas y naftas: frenan subas para consolidar la inflación en un dígito



La inflación de abril cerró en un dígito por primera vez en 5 meses pero Caputo evita más presión

Los combustibles subieron sólo 4%. Si el Gobierno no optaba por diferir la aplicación de un impuesto, hubieran trepado casi 10%. Debuta la nueva fórmula en luz y gas pero se pospone

\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una medida de último momento antes del inicio de mayo: frenó los aumentos que estaban previstos para las tarifas de luz y gas, y moderó las subas en combustibles.

Este miércoles primero de mayo, los combustibles iban a subir casi 10%, el marco del traslado habitual que realizan las petroleras cuando se aplica la corrección de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, Caputo optó por diferir la aplicación de ese tributo para junio.

En su lugar, los surtidores amanecieron con una suba del 4%, un aumento más moderado que busca regular el impacto de la inflación y que el índice de mayo se mantenga en el dígito único que el Gobierno ya proyecta para abril.

Caputo optó por resignar la recaudación de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que este año aportará 0,5% del PBI. Sin embargo, aclaró: "Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación". Además, en su cuenta de X, el ministro aclaró: "Para no cargar más con gastos de momento a la clase media".

Así, se difiere un impuesto que ya había sido postergado, dado que la aplicación que iba a realizarse en mayo era una de las cuotas que había decidido el Gobierno para normalizar el tributo que había sido pisado durante años por el Gobierno anterior. Era elevado porque tenía en cuenta la inflación del último trimestre del 2023, que fue alta en el marco de las elecciones y la devaluación.

Con el foco en la inflación, Caputo también intervino en las Caputo aseguró que la medida de diferir el impuesto a las naftas se tomó porque están "cómodos en lo fiscal"

Economía busca sostener la baja de la inflación: en abril la núcleo fue 5,2%, según OJF tarifas de luz y gas. En mayo iban a aumentar, con el debut de la fórmula de indexación que iba a implicar subas mensuales por una fórmula establecida por el Gobierno y publicada en el Boletín Oficial, para que las tarifas no se atrasen.

Sin embargo, en el mes del debut de la fórmula, el Gobierno no la aplicará. La medida fue totalmente inesperada para las energéticas, que ya sabían que los entes reguladores (ENRE y

En luz y gas iba a haber aumentos de 10-12% para transporte y distribución por la nueva fórmula

Sorpresa entre las energéticas: Economía incumplió con la fórmula en el primer mes de su aplicación

Enargas) le habían enviado los nuevos cuadros tarifarios a la Secretaría de Energía. La fórmula arrojaba subas entre 10 y 12% para las empresas de distribución y transporte de electricidad y gas.

De hecho, en los últimos días El Cronista consultó a las empresas si temían que se pisaran las tarifas, en el debut de la aplicación de la fórmula, tal como ocurre con los colectivos en el AMBA.

"No tememos que pase, pero esto es Argentina, ya ocurrió", consideraban antes de conocer esta medida. De hecho, recuerdan que las tarifas estuvieron prácticamente congeladas en 16 de los últimos 20 años, con intervenciones en la RTI durante los gobiernos de todos los signos políticos.

Además, en las tarifas se podrían haber producido fuertes incrementos por dos medidas. Por un lado, Cammesa tenía preparado una actualización en el precio estacional de la energía.

Por otro lado, el Enargas tenía que definir el precio del gas PIST para los meses de invierno para las clases medias y bajas. Ninguna de ambas medidas se aplicará, confirman fuentes oficiales.

Actualmente, la prioridad número uno de Caputo es sostener la desaceleración de la inflación. El martes, en un encuentro de la Fundación Mediterránea, adelantó que "la baja de la inflación va a seguir en mayo". Además, el Ministro anticipó: "La inflación núcleo de abril va a sorprender a más de uno".

Según la consultora OJF, la inflación de abril será de 9,6% mensual, pero con la núcleo a casi la mitad: en un ritmo mensual del 5,2%.\_\_\_

CAMPAÑA ATRASADA

#### Agrodólares: la exportación cayó 22% contra abril del año pasado

\_\_\_ M. Victoria Lippo \_\_\_ mlippo@cronista.com

Las exportaciones del agro alcanzaron los u\$s 1910 millones en abril, un 27% más que en marzo, pero un 21,5% menos contra el mismo mes del año pasado, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). En lo que va del año, creció un 23% interanual. Los ingresos en los primeros cuatro meses alcanzan los u\$s 6433 millones.

El resultado de abril, dicen, responde a la vigencia del dólar exportador, a los bajos precios internacionales y del impacto del clima. "La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes, algo que creció este mes debido al paro nacional de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la industria", señalaron desde la entidad.

La Bolsa de Rosario dijo que la campaña actual es la más atrasada de los últimos 8 años y que el 40% de la soja de primera aún no se recolectó. Se sumó el paro de aceiteros al menor ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario: recibieron 600 contra los 2.000 promedio habituales.

"La liquidación está relacionada con la compra de granos para exportar", agregaron. Los precios plantean dudas del volumen que se vaya a comercializar y, las condiciones climáticas, para la próxima siembra.



El sector espera una mejora de los márgenes de rentabilidad

PARA SOSTENER EL SUPERÁVIT

# Economía posterga una deuda millonaria con las energéticas

Los compromisos del Tesoro de diciembre y enero se pagarán con un bono a 2038. El resto se pateará para junio, anticipó Milei. Podría llegar a u\$s 2000 millones. Incertidumbre por Cammesa

\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Por primera vez, el presidente, Javier Milei, habló sobre la millonaria deuda que mantiene el Estado con los gigantes energéticos. Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor incertidumbre en el sector acerca de cuándo se va a cobrar por la energía generada, y que hacia mitad de año podría superar los u\$s 2000 millones.

Además, en el sector financiero se preguntan cómo van a impactar los impagos, producto de la importancia de estas empresas en el mercado.

En una entrevista, Milei fue

consultado acerca de cuándo saldarán las deudas que tiene Cammesa con las generadoras de energía. "Los pagos de Cammesa se van a hacer a mitad de año, el mes de junio".

Sobre el motivo del retraso, agregó: "Nosotros a lo largo de lo que son los primeros cinco meses del año estamos generando mucho superávit financiero, para compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de Cammesa y lo que va a hacer el pago de los aguinaldos".

#### PLAZOS

El plazo que indicó Milei es el que generó incertidumbre. Las



La deuda hasta junio podría totalizar los u\$s 2000 millones

Para las energéticas, la deuda del Tesoro ascenderá a u\$s 2000 millones para mitad de año

El Gobierno mantiene impagos con las generadoras, el Plan Gas y el subsidio de zonas frías

generadoras le vendieron la energía a Cammesa y desde diciembre en adelante no cobraron en su totalidad. Ocurre que el Tesoro nunca giró los fondos para compensar la diferencia entre lo que cuesta generar la energía y lo que pagan los usuarios, que en definitiva son los subsidios.

En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, les ofreció a las energéticas saldar una deuda de \$600.000 millones generada entre diciembre y enero con un bono pagadero en 2038. En una reunión con los CEOs de las energéticas realizada en el Palacio de Hacienda, les anticipó que a partir de febrero las deudas iban a regularizarse.

Así, las empresas esperan que recién a partir de junio comience a regularizarse la deuda. Todavía no cobraron febrero, lo cual podría ocurrir en los próximos días. De todos modos, la demora en los plazos de pago no es una sorpresa: "Con el stock de deuda que quedó encapsulado, ahora la tardanza implica una demora en los pagos de 90 días, un retraso que ya ocurría desde el año pasado", comentaron fuentes del sector.

En la misma línea, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, afirmó: "Todas las decisiones que tomamos deben verse a la luz que el objetivo de equilibrio fiscal es inamovible". Así lo afirmó en su cuenta de X, luego de que Caputo decidiera posponer la aplicación del impuesto a los combustibles: "Esta decisión no pone en riesgo el equilibrio fiscal", aclaró.

#### INCERTIDUMBRE FINANCIERA

La crisis financiera derivó también en una incertidumbre política. En el sector hay enojo porque el actual gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, saldó la deuda con las empresas transportadoras de energía, y no así con las generadoras. Ya se habla de que podría haber un cambio de autoridades, con la vuelta de Mario Cairella, gerente general de Cammesa durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Así, las empresas temen que para junio la deuda ascienda a u\$s 2000 millones, si se tiene en cuenta también los impagos a las petroleras por el Plan Gas.

El tema se sigue de cerca en el mercado por las implicancias que podría tener. De todos modos, María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap, le bajó el tono: "el ofrecimiento del bono a los generadores de energía no tiene ningún impacto en la calidad crediticia de las compañías. Los niveles de endeudamiento de los corporativos son muy bajos de manera que el ofrecimiento del bono en lugar del pago de deuda de Cammesa no va desestabilizar la situación de las compañías".

De todos modos, Moyano de Adcap agregó: "No hay que perder de vista que este ofrecimiento es producto de una situación de emergencia. No deberíamos naturalizar que el gobierno no pague las deudas correspondientes a los privados".

Por otro lado, el Gobierno tampoco está pagando el subsidio llamado "Zonas Frías", blindado por las provincias para que quede en la ley ómnibus. El Estado recauda de todas las facturas de gas del país un porcentaje que va a un fideicomiso, y luego se le transfiere a las distribuidoras que brindan servicios en las zonas frías del país, para que esos usuarios paguen menos. Esos fondos, que no representan un subsidio porque lo ponen los usuarios, desde diciembre que no se le está transfiriendo a las distribuidoras.\_\_\_

# Herramientas, mano de obra y equipos

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002035

Presupuesto of.: \$71,188.308,48 IVA inc. Apertura: 21/05/2024 - 10hs.

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS CON TENSIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002036

Presupuesto of .: \$69.099.534,37 IVA inc. Apertura: 22/05/2024 - 11hs.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS, CON PROVISIÓN DE MATERIAL MENOR, PARA OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMA-RIA Y SECUNDARIA EN EL ÁMBITO DE LA SUCURSAL RECONQUISTA Y EL ÁREA DISTRIBUCIÓN SANTA FE.

LEGAJO: todo interesado en participar de la presente licitación deberá descargar gratultamente el pliego publicado a tal efecto en el portal web oficial de la EPE. CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA. Francisco Miguens 260 – 5° Piso. Tel (0342) 4505856 – 4505874 www.epe.santafe.gov.ar. email logística@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





DATOS DE LA OCDE

# La inversión extranjera directa llegó a los u\$s 22.000 millones en 2023 y fue récord

La suba fue de casi 50% de la IED local pero hay caída global. En los '90 llegó a esos niveles pero con privatizaciones. Tras la luz verde en Diputados, cuál es el interés real por las empresas públicas

Patricia Valli

pvalli@cronista.com

Cuando se privatizaron las empresas públicas en los '90, los flujos de inversión extranjera directa (IED) llegaron a rondar los u\$s 20.000 millones por año. Si se descuentan estas ventas extraordinarias, los flujos de IED estuvieron por debajo de los valores de los últimos años, con unos u\$s 5.000 millones promedio de inversión real en la década neoliberal.

El año pasado, la inversión extranjera directa batió récords en la Argentina. Así lo confirmaron este martes los datos sobre IED que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El país recibió flujos por u\$s 22.911 millones, un 48% más que los u\$s 15.408 millones que había registrado en 2022 y superó las cifras de los 90.

De acuerdo con los datos de OCDE, la IED pasó a representar el año pasado el 20% del PBI para la Argentina, mientras que en 2022 era el 18,5%/PBI.

Las firmas con cartel de venta en ese momento fueron las de servicios públicos con los casos de Entel (telefonía), Segba (electricidad), Obras Sanitarias (agua), Aerolíneas Argentinas, trenes, peajes, correo, YPF, YCF (Carboniferos) y Somisa, entre otras. En los casos en los que no encontraron compradores, fueron a desguace, como la naviera estatal Elma, con la venta de los buques y posterior liquidación.

Ahora, los Diputados le dieron luz verde a la privatización total de cuatro empresas públicas Aerolíneas Argentinas,

Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.

Por su parte, cinco empresas más pueden ser privatizadas o concesionadas. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, el ferrocarril Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse), que ya pidió fondos a Nación para avanzar con despidos e indemnizaciones, y Corredores Viales.

Otras dos empresas, Nucleoeléctrica (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) podrán sumar ca-

A nivel mundial los flujos de IED cayeron un 7% en 2023, a u\$s 1,3 billones, según dio a conocer la OCDE

Tras el aval a las privatizaciones en Diputados, energía y transporte generan interés pero faltan datos

pital privado pero manteniendo mayoría de participación estatal. En el caso del Banco Nación, por ejemplo, fue retirado de la Ley Bases, aunque el Gobierno busca alternativas.

Tras la media sanción en Diputados, la duda es cuál es el atractivo ahora de las empresas que el Gobierno quiere privatizar. En algunos casos, como el de Radio y Televisión Argentina, trascendió que el interés es más inmobiliario -por el predio



histórico de la TV Pública- que el del negocio de medios.

Hay otras, como Enarsa o YCRT que no generan interés de mercado como tal según los especialistas, salvo por sus bienes. Enarsa tiene dos centrales térmicas y las concesiones de los gasoductos Kirchner y GNEA. "Venden los activos que tiene y luego la cierran", estimó un especialista del sector sobre el futuro de la empresa.

Otros casos son las que ya

fueron privatizaciones fallidas, como el Correo -que tuvo su pasado privado en manos de la familia de Mauricio Macri-, Aguas o la operatoria de trenes.

Para José Segura, economista jefe de PwC Argentina, los sectores que más interés generan son "a priori los relacionados con energía, transportes de carga y algunos servicios públicos. Pero va a depender de la inversión que se le requiera, de los pasivos que se deban asumir

(como por ejemplo los laborales) y la tarifa/retribución".

Las cifras de la OCDE se conocieron en la previa a su reunión anual, de la que participarán el secretario de Finanzas Pablo Quirno y la canciller Diana Mondino. A nivel mundial los flujos de IED cayeron un 7% en 2023, a u\$s 1.3 billones, lo que mantuvo una tendencia a la baja y por debajo de los niveles prepandémicos por segundo año consecutivo.\_\_\_



Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



▶ #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



# El peronismo se agarra de los pelos por la metodología de Milei

la". La frase se la atribuyen en el peronismo a Máximo Kirchner en plenogobierno de Alberto Fernández, cuando había llegado al Congreso un proyecto de ley de electromovilidad que el entonces ministro de Desarrollo Productivo había enviado con la intención de avanzar en reformas en el sector automotor en plena revolución de los autos eléctricos en el mundo. El tratamiento de la iniciativa nunca arrancó. Cuac.

En rigor, en enero de 2022 se enumeró en el llamado a sesiones a extraordinarias en el Boletín Oficial la lista de proyectos para potenciar distintos sectores productivos, entre ellos una nueva ley de hidrocarburos que incentivara las grandes inversiones, otra vinculada con el desarrollo agropecuario y una más ligada al compre argentino para que en las cadenas industriales se diera ventajas a las compañías argentinas por sobre la competencia internacional.

De ese listado, salvo la legislación sobre cannabis, no hubo avances concretos en ningún tema básicamente por los conocidos quilombos internos del Frente de Todos, que trababan cualquier iniciativa incluso antes de empezar a discutir con la oposición. Sólo un régimen impositivo para los autos avanzó cuando llegó al Ministerio de Economía. Del resto, nada.

El éxito político del gobierno de La Libertad Avanza esta semana que consiguió sacar una reforma de 400 artículos que incluye desde privatizaciones y cambios laborales hasta la promoción de grandes inversiones y la modificación del régimen impositivo hace que en la actual oposición peronista se agarren de los pelos.

¿Cómo puede ser que durante los últimos cuatro años conmucho músculo en ambas cámaras una administración me-las-sé-todas no haya podido meter proyectos profundos y un tipo que hace cinco



años hablaba por tele y ahoratiene sólo 40 diputados haya logrado la media sanción de tamaña cantidad de temas?

"Milei tiene la potencia que nosotros no tuvimos", reflexiona Itaí Hagman, diputado de la actual Unión por la Patria. Liderazgo, potencia e idea de rumbo -después discutamos cuán serio o delirante, cuán bueno para el país o borderson las palabras que aparecen en la reflexión post giro al Senado de la llamada Ley de Bases que mandó el Poder Ejecutivo acompañada por el paquete fiscal.

Una sensación similar recorre dirigentes peronistas cuando ven que los diputados UxP de San Juan y Catamarca votaron a favor del "régimen de incentivos para grandes inversiones", el RIGI, que por cierto tiene algunos puntos de contacto con leyes que había propues-

BCH=

to el albertismo aunque sin ningún impulso a la utilización de insumos nacionales.

Cualquiera que esté algo en tema, sabe que generar condiciones favorables a grandes desembolsos en esas dos provincias tiene nombre y apellido degrandes proyectos mineros. En la provincia cuyana, el yacimiento de cobre, oro y plata llamado José María, ubicado en el Departamento Iglesia y propiedad del grupo chileno Lundin. En territorio catamarqueño, en tanto, está en gateras hace mil años Minera Agua Rica, que desde que el gigante suizo Glencore tomó el control parece más cerca de hacerse realidad.

¿Cómo una administración de corte supuestamente nacional y popular no aceleró en la puesta en marcha de esos emprendimientos que suponen empleo en construcción en el arranque y generación de divisas a partir de que entra en producción? ¿Cuánto se pueden discutir los impuestos o la licencia social o los apoyos nacionales o provinciales cuando se trata de que surjan empleos de buena calidad en blanco y de que haya más dólares en un país que siempre está al borde de un ataque de nervios por la cuestión externa? ¿Alguien entiende por qué de hecho no se movieron 15 proyectos mineros de escala global que se calcula en la industria están ahí de arrancar?

Lo peor que le puede pasar al ex oficialismo daría la impresión de que le está pasando: la combinación de la locura con el pragmatismo. La estridencia de outsider del Milei que grita, agrede y señala a todo el mundo como ratas de la casta está dando paso al complementodel menemismo acuerdista sin importar nada que se vio en el Parlamento.

Con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo "Lule" Menem al lado de Karina Milei, más el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el toma y daca está más vivo que nunca. Si alguien señaló un nido de ratas, nadie está entrando como un hurón ni mucho menos. En cualquier momento alguien dice "quise decir hamsters domesticados".

En simultáneo, a la ortodoxia fiscal y al fundamentalismo discursivo del libre mercado, Murray Rothbard y la mar en coche, aparece cada vez más repetida la intervención lisa y llana del Estado.

Sucedió con las prepagas, donde hubo denuncia por supuesta cartelización e incluso ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de una "fórmula" para los incrementos y de "multas" paralos que incumplan. También, el propio Caputo aseguró en X que se postergan aumentos de tarifas de luz y de gas para cuidar a la clase media, mientras además se defiende tener fijo el tipo de cambio, se mantiene el cepo y se topean las paritarias.

Si alguna vez variantes del peronismo tenían la estrategia de poner el giro a la izquierda para tomar medidas más hacia la derecha, con Milei nos asomamos a una variante opuesta: se exacerban los mensajes anti política y la veneración de la libertad pero cada vez es menos extraño ver pactos, rosca y también intervención del Estado según lo demande la situación.



PATAGONIA BROKER S.A. por orden del Banco del Chubut S.A. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2024

Objeto: «Contratación de Seguro Integral Bancario para el Banco del Chubut S.A."

Apertura: El 17 de mayo de 2024 a las 10:30hs. en las oficinas de Patagonia Broker S.A., sitas en Alberdi 298 de la ciudad de Trelew. – Presupuesto Oficial: USD 167.214 (Dolares Ciento Sesenta y Siete mil Doscientos Catorce 00/100) IVA incluido más Impuestos de corresponder. Garantía: Mantenimiento de la Oferta: 1% del Presupuesto Oficial. – Valor del Pliego: \$ 665.900. – (Pesos Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos con 00/100) más IVA. –

Venta de Pliegos: Filial Rawson (Rivadavia 615, Rawson Chubut), Filial Buenos Aires (25 de Mayo 273 Bs. As.), Patagonia Broker S.A. (Alberdi 298, Trelew, Chubut). -

Consultas: Patagonia Broker S.A. comercial@patagoniabroker.com.ar, Tel. (0280)-4438242. Los pliegos están disponibles para consulta en la página de Web del Banco Chubut www.bancochubut.com.ar

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 96 a cargo del Dr.Camilo ALMEIDA PONS Secretaria única a mi cargo, sito en Av. De los Inmigrantes 1950, 6 piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber por dos (2) días en el Boletín Oficial en autos: "VEGA, Héctor Hugo y OTRO o DAMUS. Ramón Héctor Anibal y OTRO s/ ejecución hipotecaria" Expte.: 38723/2022, que el martillero Eduardo Martin ALMEYRA rematarà el dia 8 de mayo de 2024 a las 11,15 hs. -en punto- en Jean Jaures 545 de Capital Federal, el 100% del Inmueble sito en la Av. Almimnte Brown no 766/768, unidad funcional 18 ubicada en el 6 piso identificada con letra D, de la Ciudad de Buenos Aires . Nomenciatura Catastral: Circ 4 , Sección 6, manzana 41, Parcela 17., Matricula 4-1376/18. El departamento tiene una superficie total de 88.46; m2, porcentual 3,45% AD - CORPUS El inmueble se compone de acuerdo a la constalación realizada por el martillero en fs. 98/100 de, living comedor con balcón corrido a la calle, 3 dormitorios, coone muy amplia, 2 bafios uno completo y toilette, todo en buen estado de uso y conservación, ocupado por Norma Beatriz NAZUR DNI 17:507.997 en calidad de propietaria Dominio e inhibición fs. 117 y fs. 118. Triulo propiedad fs. 73/76. Decreto subaste fs. 89/91. Registra deuda de \$80.902,18 al 30/04 /2024 por expensas comunes fs. 116, no registra deuda de Aguas Argentinas al 19-3-24 fs. 110, registra deuda de AGIP a vencer por \$18.027.55 al 8-4-24 fs. 119. AYSA NO REGISTRA DEUDA al 15/03/2024, fs. 111. OSN NO REGISTRA DEUDA AL 13/4/2023 (DEO: 9309679 del 17/4/23). BASE: u\$s 75.000 - fs. 105. en efectivo en el acto del remate. SEÑA 30%, Comision 3% ARANCEL ACORDADA 10/99 del 0.25% TODO en efectivo. - Queda prohibida la compra en comisión de conformidad con el art 598 inc. 3 CPCyCN y que no resultara procedente la compra por medio de poder ni la cesión del boleto de compra venta por considerar la Suscripta, que ello importa una compra en comisión encubierta. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de que Las sucesivas providencias se la darán por notificadas automáticamente. El comprador deberá integrar el saldo de precio dentro de los cinco dias de aprobado el remate en el Banco de la Nación Argentina. Sucursal Tribunales a la orden de este Juzgado y como perteneciente a estos autos, o podrá realizarse el pago directamente al acreedor, quien deberà depositar el importe en autos, dentro de cinco días de venticado el cobro en la forma indicada. El adquirente deberá hacerse cargo del pago del impuesto de sellos previsto en la ley 2997 de la C.A.B.A. Se exhibe los días 6 y 7 de mayo de 2024 de 15 a 17 hs. Buenos Aires, abril de 2024 -MARIANO MARTIN CORTESI. SECRETARIO

El Cronista Jueves 2 de mayo de 2024

# Quién Quién



LA GUÍA

DE EMPRESAS Y MANAGEMENT

MÁS IMPORTANTE DE ARGENTINA

EDICIÓN 2024





# Finanzas & Mercados



LOS ADR REPUNTARON HASTA 27% EN ABRIL

# Bancos y energéticas, preferidos del mercado que todavía tienen margen



El Galicia fue uno de los papeles de mayor crecimiento el mes pasado.

Los activos argentinos mantienen la racha positiva de la mano del optimismo respecto a las medidas del Gobierno y datos macro. En el último mes, los ADR bancarios estuvieron en el top global

#### \_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las acciones de los bancos y energéticas captaron gran parte de la demanda del mercado en abril. Las apuestas de los inversores, a pesar de la volatilidad por ruidos locales y externos, impulsaron ganancias en dólares de hasta 27% en los activos de renta variable, a lo que se sumaron avances de hasta 12% en los precios de los títulos de deuda.

El buen desempeño de los activos locales, de acuerdo con los analistas, refleja la optimismo de los inversores respecto las medidas del presidente Javier Milei, con una postura más amigable con el mercado. Se agregan datos positivos, como el fuerte crecimiento de las reservas del Banco Central y la desaceleración de la inflación.

Los repuntes en el exterior fueron liderados por los ADR de Galicia, que en el mes acumularon subas de 27,6%, seguidos por los de las energéticas TGS (16,5%) y Central Puerto (13,3%). Luego, se ubicaron los de los bancos BBVA (12,5%) y Supervielle (11%). En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 8,5% medido en dólares.

Los bonos soberanos en dólares siguieron su marcha alcista. Los globales y bonares ganaron hasta 12% en Nueva York y 10% en Buenos Aires, liderados por los que los que vencen en 2030 y 2029, respectivamente. Los repuntes impulsaron una baja de 223 puntos sobre el riesgo país hasta ubicarlo en torno a los 1200 puntos.

Los repuntes de los activos bursátiles se dieron en un mes en el que la inflación mantuvo el sendero de desaceleración. Los analistas estiman que el IPC quedó por debajo del 10% mensual, por lo que el rendimiento de los depósitos a plazo fijo (5%) se mantuvo negativo y los dólares paralelos, que avanzaron hasta 3%, volvieron a caer en términos reales.

#### RATIOS ATRACTIVOS

"Creemos que las acciones de los bancos experimentaron subas abruptas porque estaban rezagadas respecto a otros activos del Merval. Incluso, después del rally, poseen ratios de valuación atractivos dentro del mercado local, aunque no es tan así comparando con Estados Unidos o Brasil", señala Maximiliano Donzelli, de IOL.

Otro factor que le dio un impulso a estos activos, de acuerdo con Donzelli, fueron los sólidos resultados que alcanzaron durante los últimos meses, "alejándose del negocio tradicional y prestando fondos al sector público", lo que llevó a que registraran retornos sobre el capital de entre 15 y 30 por ciento.

En el caso de las transportadoras de energía, los operadores señalan que el buen desempeño del mes estuvo vinculado principalmente con los ajustes que dispuso el Gobierno sobre las tarifas, lo que fue recibido de manera positiva por parte de los inversores y le dio un impulso a la demanda de estos activos.

El analista Gustavo Ber afirma que, más allá del atraso en las cotizaciones de las acciones de los bancos y los ajustes tarifarios, un factor importante que impulsó la demanda de los activos de estos dos sectores fue la mayor liquidez que poseen, lo que fue aprovechado por los inversores que quisieron sumarse al rally local.

"Los inversores reanudaron las apuestas hacia los papeles más líquidos, aún dentro de un contexto global más desafiante. En estos dos rubros están los de mayor liquidez para administrar rápidamente las apuestas. Por ello, son los más utilizados entre los ADR. Yo lo veo más por liquidez. En este punto, las energéticas están entre las más recomendadas", sostiene Ber.

Factores internacionales también influyeron sobre los activos domésticos. Los resultados positivos de los balances corporativos, especialmente los de las tecnológicas, ayudaron a que Wall Street cortara la racha negativa y contrarrestara el mal dato de inflación en ese país y las señales de la Fed sobre las tasas de interés, de acuerdo con Guido Nigra, analista de Balanz.

FUERTE CAÍDA BITCOIN

#### Con inflación al acecho, la Fed mantuvo las tasas pero no las subirá

\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo sus tasas de referencia en un rango de 5,25%-5,5%, y contrariamente a lo que viene sosteniendo en las declaraciones previas, no vislumbra avances hacia su objetivo de reducción de la inflación al 2 por ciento. No obstante, el mercado se dio un respiro cuando Jerome Powell también descartó una suba de tasas, una chance que los analistas habían empezado a considerar.

"El Comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%", repitió la Fed en su declaración. Y luego Powell también precisó: "Creo que es poco probable que el próximo movimiento de la tasa de política sea un aumento", dijo en conferencia de prensa. "Creo que está claro que la política es restrictiva", dijo Powell.

La tranquilidad que llevó el hecho de que no se subirán las tasas a los mercados se hicieron extensivas a los ADR de empresas argentinas, que de haber cotizado durante la rueda todas en negativo, pasaron a verde con alzas de hasta 4 por ciento. Los bonos en dólares, empero, siguieron cotizando levemente en rojo, con caídas promedio de 0,3 por ciento.

#### IMPACTO BITCOIN

El mayor impacto de la decisión de la Fed lo sintió el Bitcoin que había retrocedido hasta 6% el miércoles, tras su peor rendimiento mensual en abril desde finales de 2022, ya que los inversores retiraron dinero de las criptomonedas en la previa. Ahora, alcanzó su nivel más bajo desde finales de febrero a u\$s 57.000, un 22% debajo del récord de u\$s 73.803 de marzo.



El Banco Central sigue con la absorción de pesos y liberación a cuentagotas del dólar.

DESCEPADO Y ABSORCIÓN DE PESOS

# A través de los Bopreal, destraban el giro de utilidades y dividendos

Como lo anticipó *El Cronista*, el Banco Central autorizará a aplicar pesos de utilidades y dividendos de no residentes para comprar dólares a través de Bopreal. Habrá esquema particular para bancos

\_\_\_ Ariel Cohen

\_\_\_ acohen@cronista.com

El Banco Central confirmó el mecanismo con el cual apuntará a la normalización del giro de dividendos a las empresas extranjeras, a través de permitir el acceso a Bopreal para cancelar esos pasivos con bonos en dólares. Como lo había adelantado El Cronista, la autoridad monetaria difundió el mecanismo a través de la circular A 7999 del 30 de abril, en la que dispuso que, en relación con las utilidades y dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes, resolvió la posibilidad de que suscriban esos títulos.

La semana pasada, al concluir una magra licitación de la 3º serie del Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el título ideado para que los importadores puedan cancelar la deuda con sus proveedores del exterior, el Banco Central confirmó que estudiaba permitir el acceso a quienes adeudan utilidades y dividendos a accionistas no residentes o casas matrices.

La cifra de esas deudas no está precisada, pero se estima que va hasta los u\$s 7000 millones. La dosificación de esos giros, mayormente frenados desde septiembre de 2019 para evitar la salida de divisas y pérdida de reservas del Banco Central, es uno de los puntos de fricción con las firmas extranjeras y también una parte del cepo cambiario.

Por eso, la cuestión fue mencionada ayer por el presidente Javier Milei en una entrevista radial, cuando lo consultaron acerca de la fecha probable para que fuera levantado el cepo cambiario.

Según la reglamentación, el acceso a los Bopreal también será para aquellos no residentes que cobraron en pesos las utilidades y dividendos y que no las pudieron girar al exterior a partir de septiembre de 2019, y que a los fines de participar en la compra podrán actualizar las cifras según la evolución del IPC

desde el momento de la decisión de distribuirlos por la asamblea de accionistas.

Sobre esa situación -que los pesos hayan sido provenientes del cobro de utilidades y dividendos y estén alocados en cuentas a nombre del accionista- pondrá foco el Banco Central, que dispuso requisitos de declaración jurada.

Afectados

De acuerdo con cálculos del mercado, empresas de origen chino y también automotrices son las principales afectadas por la imposibilidad de girar dividendos u utilidades. Pero, durante estos años, las empresas encepadas con pesos dispusieron esos fondos en forma de inversión. Su giro a través del contado con liquidación las sacaba del acceso al MULC por lo cual tampoco era un canal disponible.

Otros perjudicados fueron los bancos, a quienes el BCRA les habilitó un canal especial para el giro de utilidades. Recientemente, había autorizado el pago de dividendos en seis cuotas, pero ahora, a través de la comunicación A 7997, informó que podrán realizarlo en tres cuotas.

Pero, además, si el accionista no residente quisiera cobrarlo en una sola cuota en efectivo, se le permitirá presentarse en la licitación primaria de Bopreal. Sobre esos bonos, regirá una especie de parking para evitar ser vendidos y liquidados en el exterior: el 30% antes de los 30 días y el resto, durante dos meses.

En cambio, podrán ser aplicado para otras operaciones, como ser garantías de financiaciones que requieran de entidades financieras o en el mercado de capitales. Para los bancos del exterior accionistas de entidades argentinas, los endulza con el hecho de que no afectará las posiciones de moneda extranjera. MERCADO PAGO BLOQUEA A LOS BANCOS

# Demoraron pagos QR con tarjeta de crédito e intervino el BCRA

\_\_ A.C.

\_\_\_ acohen@cronista.com

El Banco Central ratificó la puesta en marcha de interoperabilidad QR para los pagos con tarjeta de crédito, pero será en forma paulatina. Fue la pipa de la paz de una jornada de nuevas pulseadas entre los dos principales actores del mercado, Mercado Pago, líder dominante, y MODO, la billetera que desarrollaron los bancos para pelear esa franja. La negativa de la billetera digital de Marcos Galperín, obligo a la intervención del Banco Central, que se había puesto la fecha de 30 de abril como tope para la apertura de las operaciones de pago con tarjeta de crédito a través de los QR e incluso había defendido públicamente que debería producirse sin negociaciones comerciales entre las partes.

Por la mañana del martes, Mercado Pago avisó que no habían concluido las negociaciones con MODO y con el Banco Provincia, que con Cuenta DNI es otro de los grandes actores del sistema de medios de pago digital. Y en consecuencia, no se pondría en marcha el sistema. Pero luego de negociaciones, por la noche el BCRA dijo que "la puesta en marcha de estos instrumentos comienza hoy, pero la implementación será gradual hasta que estén operativos todos los procesos", un criterio que no era el que había sostenido originalmente.

Desde los bancos se indicó a El Cronista que "hay una intención de iniciar cuanto antes el despliegue técnico mientras se terminan de resolver cuestiones clave para que los pagos con QR interoperables sean totales". "Hay avances -agregaron- en los acuerdos, no son totales, pero los acuerdos básicos alcanzados habilitan el inicio de un despliegue progresivo", agregaron.

Por su parte, Mercado Pago anunció finalmente: "compartimos las credenciales para la integración con la plataforma y la red de QR con quienes lo solicitaron: Modo y Bapro". En la billetera destacaron: "Ahora resta que estas billeteras bancarias realicen las integraciones técnicas. Luego, durante las próximas semanas seguiremos conversando para acordar los aspectos comerciales", sostuvieron.

Por su parte, el Central anunció que "cuenta con el aporte de todos los actores del ecosistema de medios de pago electrónicos que están comprometidos para lograr que este proceso innovador sea exitoso". Y precisó que la interoperabilidad de códigos QR para pago con tarjetas de crédito, que hasta ahora bloqueaba Mercado Pago si es que la billetera desde donde se capturaban los datos de la operación no era la propia, el BCRA dijo que "implica un paso más hacia la interoperabilidad total en los pagos desde las billeteras digitales, proceso iniciado y fomentado a partir del pago con transferencia".

Para el BCRA, "los códigos QR que exhiban los comercios para cobrar con tarjetas de crédito deberán aceptar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital (bancaria o de proveedor de servicios

Mercado Pago dice que bancos no le dan lo que pide por acceder a su plataforma. El BCRA había anunciado que no debía

Se destrabó la conversación y Mercado Pago logró que no se eliminen totalmente las transferencias a través del DEBIN

de pago), independientemente de que haya coincidencia de marca con el QR".

Según los técnicos de la institución, "esto representa una importante mejora en la experiencia de pago para comercios y personas usuarias. Los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago".

En el mismo sentido -agregó el BCRA-, la medida estipula que cuando los adquirentes o agregadores también sean aceptadores de pagos con transferencia deberán ofrecer a los comercios un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago.

El Central también había avisado que ponía en marcha el apagón de los DEBIN para reemplazarlos por el sistema de transferencias pull, otra medida resistida por Mercado Pago, pero luego, en un comunicado, el Central confirmó que se mantendrán en paralelo los dos sistemas. EL FUTURO DE LOS BONOS CER

# La menor inflación deja perdedores entre los inversores en bonos: surge cambio de carteras



Los fondos comunes de inversión tienen más demanda en los que pagan T+1.

El mercado especula con precios freezados en el corto y mediano plazo. Las curvas en pesos marcan tasas implícitas de un digito para abril y en 3% para diciembre. Bonos CER más largos, perjudicados

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El mercado especula con una inflación más baja en el corto y mediano plazo. Las curvas en pesos marcan tasas de inflación de un digito para abril y de 3% para diciembre. Los bonos CER largos se ven perjudicados y la deuda a tasa fija es la gran ganadora del mercado.

En medio de la baja de tasas del BCRA los inversores se ven forzados a tomar más riesgos y acuden a los bonos del Tesoro. Gracias a la expectativa de una inflación menos acelerada, el mercado comenzó a incorporar tasas reales más elevadas, por lo que la curva CER se desplazó al alza.

Los más beneficiados fueron los bonos a tasa fija y los CER, los menos favorecidos. "En la curva de pesos, la expectativa de una rápida disminución de la inflación favoreció a los bonos a tasa fija y perjudicó a los ajustados por CER", dijeron desde Cohen.

Juan Manuel Truffa, director de Mercados Para Todos, explicó que el mercado demandaba estos instrumentos, pero el equilibrio siempre fue inestable. "En un contexto de fuerte desinflación y expectativas positivas, los Boncer comenzaron a devolver las sólidas ganancias de los últimos meses, el BCRA debió salir al rescate y los flujos se trasladaron hacia los instrumentos de tasa fija. Sin embargo, estos últimos también quedaron en una situación de stress y podrían hacer cambiar el view reciente del mercado", sostuvo.

Los bonos CER mostraron pérdidas en la última semana de hasta 10,8%. Pero las Lecap ga-

Los fondos de money market siguiendo liderando las suscripciones del mercado de FCI, con \$ 1,74 billones.

Las tasas más negativas son las del extremo más corto, pero el signo negativo se acortó a la mitad desde una semana atrás.

naron entre 1,7% y 5%. Los movimientos en los bonos impactaron en la curva, que opera con tasas negativas menores respecto de meses atrás.

Las tasas más negativas son las del extremo más corto, en -51% y -14%, mucho menos negativas respecto de los niveles de hasta -100% de semanas atrás. El tramo medio de la curva se ven tasas reales negativas de entre -14% y hasta -0,5 por ciento.

Desde 2026 en adelante se vuelven a ver tasas reales positivas, lo que revela que el mercado se muestra optimista sobre la dinámica inflacionaria. Es decir, las tasas de inflación implícitas en las curvas de bonos en pesos marcan una trayectoria

descendente en la inflación.

Según Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, con la llegada de las Lecap (y la conformación de una curva robusta) se puedan ver prácticamente en tiempo real los cambios en las expectativas de nominalidad de la economía. Las tasas implícitas en Lecap marcan una inflación del 5,5% para junio, del 4% para noviembre y del 3% para diciembre de este año.

"Esta trayectoria denota un optimismo evidente en la comunidad inversora sobre el proceso de desinflación. Parecería no contemplar los desafíos que quedan por delante (o al menos darlos por aprobados), especialmente la salida del cepo y una eventual actualización cambiaria luego de la erosión de la competitividad desde diciembre", advirtió.

Según cálculos de Cohen, a estos niveles de tasas en la curva CER, la inflación promedio implícita es del 4,7% para lo que resta de 2024 y del 2,2% entre enero y octubre del 2025.

La baja de la tasa de interés del BCRA al 60% hizo que las tasas mensuales cayeran a 5,05 por ciento. Aún se ubican debajo del 11% de marzo, pero también debajo del 8% o 9% de inflación esperada para abril por parte del Gobierno y del REM.

Así, la decisión del BCRA de bajar la tasa empuja a los inversores a tomar mayores riesgos en sus carteras para ganarle a la inflación. Esto se puede ver en los flujos, como ha crecido las suscripciones en los fondos T+1 y CER en las últimas semanas.

En el último mes, los fondos de money market siguieron liderando las suscripciones con \$ 1,74 billones de ingresos de pesos, le siguen los fondos T+1 y CER, con \$ 247.370 millones, y \$131.950 millones de suscripciones en el último mes.\_\_\_

GLOBALES DE TODO EL MUNDO

### A pesar de la mejora, un ranking pone en el fondo de la tabla a la deuda argentina

\_\_\_ J.Y.

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

A pesar de la fuerte suba de los últimos meses, la tasa de los bonos globales de la Argentina los coloca en los últimos lugares de un ránking de fondos globales que elabora Facimex Valores.

Los analistas de Facimex

Valores construyeron una muestra de bonos con cotización en mercados internacionales correspondientes a 104 países de todos los continentes, contemplando instrumentos con vida promedio en torno al 2030 (+/- 2 años). De 104 países de la tabla, la Argentina se encuentra en el lugar 97.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores explicó que para ilustrar el nivel de castigo a los activos argentinos que esto representa, si se tratara de una liga de fútbol tradicional con torneos de 20 equipos, la Argentina jugaría en la división "E" y ocuparía la posición 17° en el campeonato, a una posición del descenso.

Solamente supera a siete países: Líbano, Venezuela, Ucrania, Belarús, Ghana, Bolivia y Sri Lanka. De estos, cuatro están en default, dos están a un paso de la cesación de pagos y el otro directamente no está calificado por ninguna agencia.

Dentro de su liga, Honduras es el país mejor posicionado y ocupa el primer lugar, seguido por Ruanda, Kenia, Bahamas y Nigeria, que están en el top 5.

Medidos en base a la tasa de interés promedio de la deuda, otros países que integran la liga en la que compiten los bonos de

Argentina son Angola, Egipto, Aruba, Granada, Gabón, Pakistán, El Salvador, Mozambique, Congo, Rusia y Ecuador.

Todos estos países están en niveles superiores en el ranking de bonos globales de Facimex, en base a su rendimiento promedio.

Argentina, con una yield promedio de poco más de 16% se encuentra 17° en el ranking de bonos globales.

En la "D", estarían los bonos en default, por lo que aun con la recuperación de más de 100% desde los pisos del 2022, la Argentina está peleando los últimos puestos del ranking mundial de deuda.\_\_\_

UALÁ SUMA PRODUCTOS

## Después de Cedear y y el MEP, llegan los bonos a las fintech

La solución financiera de Pierpaolo Barbieri lanzó la opción para inversiones desde su app, donde ya se negocian también acciones y fondos Comunes de Inversión



\_\_\_ Buenos Aires

Las fintech siguen ampliando la oferta de instrumentos de inversión para llegar a más usuarios. Ahora, una de las plataformas digitales líderes ofrecerá la posibilidad de invertir en bonos a través de su billetera virtual, en medio de las fuertes subas de las cotizaciones de estos activos.

Se trata de Ualá, una de las principales billeteras virtuales del país. Con este lanzamiento, busca ampliar y fortalecer la propuesta de inversiones desde su aplicación móvil, que además incluye dólar MEP, acciones, Cedear y Fondos Comunes de Inversión, gestionados por su Alyc, Ualintec Capital.

Entre las opciones que ofrece la billetera virtual también se encuentra el plazo fijo tradicional, implementado a través de Uilo, nueva entidad bancaria que es parte de la compañía.

"Nuestro objetivo es claro: hacerlo fácil. Queremos brindar más herramientas para que, desde una misma aplicación, las personas puedan elegir la op-



Las herramientas de inversión de la fintech son gestionadas por su Alyc, Ualintec Capital

..

"Nuestro objetivo es claro: hacerlo fácil. Desde una misma app, eligen lo que más se ajuste a sus metas", afirmó la fintech

Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar y fortalecer la propuesta de inversiones desde su aplicación móvil ción que mejor se ajuste a sus necesidades y metas financieras", afirmó Andrés Rodríguez Ledermann, vicepresidente de wealth management de Ualá.

El ejecutivo agregó que "la incorporación de bonos robustece aún más el ecosistema y permite seguir respondiendo a las demandas del mercado, al mismo tiempo que le da a los usuarios de la compañía la oportunidad de diversificar su cartera de inversiones".

"En los productos de inversión, vemos que los usuarios, en la medida en que los van utilizando, le van dando más uso e invierten cada vez más. Las personas están utilizando la diversificación que le ofrecemos en nuestro ecosistema, como el plazo fijo, dólar MEP, acciones y Cedear", aseguró.

Rodríguez Ledermann resaltó que "es muy importante diversificar la inversión" en contextos de muchos cambios económicos. Por ello, la fintech decidió darle a los usuarios la posibilidad de diversificar aún más y tener las inversiones en un mismo sitio, lo cual "es muy valorado por los usuarios".\_\_



# Negocios



#### Acuerdo de Aerolineas por ruta a Río Cuarto

La empresa anunció un acuerdo para reanudar ese vuelo, suspendido semanas atrás. El Municipio se hará cargo de parte de los gastos.

EL PROYECTO LLEVA SEIS AÑOS DE BATALLA JUDICIAL

# Nueva controversia por la construcción de una torre de lujo en San Telmo



Astor San Telmo fue anunciado en 2016; la presentación de un amparo inició una disputa legal que llegó a la Corte Suprema

Según el Gobierno de la Ciudad, la construcción está parada porque la desarrolladora GCDI todavía no presentó los planos nuevos. La empresa asegura que la obra sigue en pie

Belén Fernández

bfernandez@cronista.com

A seis años del inicio de su construcción, se despertó una nueva polémica en torno a Astor San Telmo, torre de lujo que la constructora GCDI -actual nombre de la desarrolladora inmobiliaria TGLT- quiere levantar en ese barrio. Ahora, en el Gobierno de la Ciudad aseguran que la obra está paralizada porque la empresa todavía no presentó los planos actualizados. La firma, en cambio, solo respondió que el proyecto sigue en pie.

"Hace dos semanas, la Ciudad tuvo una reunión con la desarrolladora porque la empresa tiene que presentar los planos con la adecuación. La obra está paralizada hasta que esos planos se presenten", explicaron en el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño.

Ante la consulta de este diario, GCDI se limitó a decir que las obras continuaban. No obstante, fuentes conocedoras del conflicto explicaron que los planos con las reformas se presentaron en diciembre de 2022 pero, hasta ahora, no recibieron aprobación.

Astor San Telmo fue lanzado en 2016 por el equivalente, en ese momento, a u\$s 60 millones.

En 2018, una ONG vecinal presentó un amparo para frenar la construcción. Eso obligó a reformular el proyecto

Astor San Telmo, lanzado en 2016 por el equivalente, en ese momento, a u\$s 60 millones, estaba previsto en 29,3 metros de altura. Pero el Código de Planeamiento Urbano permite 22 sobre uno de sus frentes (la avenida Caseros) y 13 sobre el otro (la calle Perú).

La torre había comenzado a edificarse en 2018. Pero su concreción se frenó luego de una acción judicial de la ONG Basta de Demoler.

Esto abrió una batalla judicial entre la empresa y el gobierno porteño. El último capítulo se escribió en marzo, cuando la Corte Suprema de la Nación falló en contra del desarrollo. Confirmó la sentencia de primera instancia, que determinaba que la obra excedía las alturas máximas y le ordenaba a la ex TGLT a reformular los planos.

"Todavía no están las pre-

sentaciones formales por parte de la desarrolladora con la readecuación del proyecto", explicaron ahora el Gobierno porteño, donde reconocieron que, por el recambio de autoridades en el Ejecutivo de la Ciudad, hubo retrasos en las reuniones de trabajo con la empresa, cuyos principales accionistas son el fondo PointState e IRSA.

El emprendimiento de San Telmo forma parte de un plan bajo la marca Astor, que apunta a un consumidor ABC1, que van desde los 10.000 a los 30.000 metros cuadrados. Ubicado en media manzana de Caseros al 500, entre Perú y Bolívar, una vez terminado, tendría una superficie total de 6334 m2.

En 2018, la Asociación Vecinal Casco Histórico Protege y la Asociación Civil Basta de Demoler presentaron un recurso de amparo. Alegaron que los planos aprobados superaban la altura máxima permitida, tanto en la avenida Caseros como en el frente sobre Bolívar. Hasta ese entonces, se había vendido el 70 por ciento.

A fines de julio de 2020, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario había confirmado una sentencia de primera instancia, que determinaba que la obra excedía las alturas máximas y le ordenó a la entonces TGLT reformular los planos.

TGLT recurrió el fallo de la Cámara el 4 de agosto de ese año. En su apelación, argumentó que esa sentencia "contraria disposiciones de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad". Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad negó los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado la empresa y el gobierno porteño.

Por lo pronto, un grupo de compradores recibió un aviso de parte de GCDI, que la obra ahora estaba retrasada por una parálisis momentánea hasta definir los nuevos planos.\_\_\_



La búsqueda de competitividad y de eficiencia energética lleva a las operadoras a reemplazar los combustibles fósiles por energía eléctrica en sus equipos

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

# Renovables: Genneia quiere ganar mercado en Vaca Muerta

Tras sus acuerdos con Vista y con Shell, a quienes abastecerá de energía renovable, la empresa apunta a incrementar su participación en la búsqueda del barril de bajas emisiones

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_iortiz@cronista.com

El proceso de electrificación de las operaciones de las compañías de Oil & Gas en Vaca Muerta es una tendencia global que representa desafíos de corto y mediano plazo para las petroleras, en el marco de la transición energética.

En ese nuevo escenario de reducción de la huella de carbono, Genneia, como la mayor generadora de energías renovables del país, enfoca su estrategia a encabezar ese cambio de paradigma que, paradójicamente, les permita a las petroleras dejar atrás el uso de combustible fósiles.

La empresa que, a comienzos de este año, acaba de superar 1 gigawatts (Gw) de generación renovable tiene con la petrolera Vista un contrato de abastecimiento hasta 2037 para abastecer sus equipos con energía 100% de los parques eólicos y solares para electrificar parte de algunas de sus instalaciones y equipos en el campo. En marzo, firmó un convenio con Shell, también para proveer de energía verde a las operaciones de la angloholandesa en la formación. Ese suministro comenzó ayer.

Para apuntalar esa oferta al mercado, la empresa tiene 21 proyectos en operación en los que invirtió más de u\$s 1500 millones desde 2016 con presencia en seis provincias.

Tiene en construcción un parque eólico en Tandil, de u\$s 260 millones, que en semanas terminará de incorporar los primeros 100 megawatts (Mw), y avanza con dos proyectos solares en las mendocinas Malargüe y Luján de Cuyo, con un fondeo de u\$s 178 millones. Reducir la huella de carbono ofrece una ventaja competitiva para acceder a los mercados externos

Las renovables facilitan la producción de hidrocarburos con bajas emisiones y a un menor costo A partir de esa experiencia, Genneia proyecta incrementar su participación en el proceso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el que se embarcaron prácticamente todas las compañías que operan en la formación no convencional.

Gustavo Anbinder, director de negocios y desarrollo de Genneia, explicó en un webinar organizado por el Mercado Electrónico del gas (Megsa) que la empresa está dedicada a acompañar a las operadoras que buscan llegar a un barril de bajas emisiones. Esa tarea incluye la medición de la huella, el plan de mitigación, la eficiencia operativa y la inversión en electrificación para abastecimiento de energía renovable.

Para consolidar su posición en Vaca Muerta, ofrece como compañía de transición energética contratos de energías renovables de largo plazo en el Mercado a Término, un recurso de alto impacto en la huella de las petroleras y a menor costo asegurado que la que puede obtener en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

También, trabaja en la ob-

tención de certificados basados en estándares y protocolos internacionales que hacen una auditoría de los balances energéticos y certifican la reducción de emisiones al ambiente y la obtención del Protocolo I-Rec, que permite certificar la utilización de energía renovable para la búsqueda de financiamiento.

Un barril de petróleo de baja emisiones permitirá un mejor acceso a los mercados de exportación, la gran aspiración de Vaca Muerta para los próximos años. Así, se tendrán en cuenta las regulaciones ya existentes o próximas a entrar en vigencia en Europa, los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá, que están legislando sobre los contenidos de GEI de los productos a importar.

Para 2027, se espera que las compañías que exporten tengan un sistema de medición, monitoreo y reporte para que en 2030 todos los contratos de importación tengan que ajustarse a la intensidad de carbono y metano impuestas por esos mercados.

Estos mecanismos ya se aplican en materias primas desde 2023 con límites de dióxido de carbono (CO2) para hierro acero cemento y fertilizantes y dentro de este 2024 se extienda a madera, papel y productos alimenticios.

Todos los exportadores de crudo deberán atender en sus contratos de exportación las exigencias de restricciones o requerimientos de carbono y metano en los productos, a la vez que los grandes consumidores serán exigentes de ese insumo energético que recibirán para fabricar sus productos finales...

20 Negocios

Jueves 2 de mayo de 2024 | El Cronista



Abril llegó con sorpresas en el ranking de ventas: el Peugeot 208 desplazó al Fiat Cronos del liderazgo

PARA LAS CONCESIONARIAS, "LO PEOR YA PASÓ"

# Las ventas de autos 0 kilómetro frenaron su ritmo de caída en abril

El número de patentamientos tuvo una caída de casi 6% interanual, pero el cuatrimestre cerró casi 25% abajo en un inicio de año para el olvido. El Peugeot 208 se ubicó como el más vendido

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

El patentamiento de vehículos durante abril alcanzó las 32.710 unidades, lo que representa una baja del 5,9% interanual, pero a la vez una mejora del 26,7% respecto de marzo, aunque este último marcado por varios feriados que dificultan la comparación.

El desempeño del cuarto mes del año, si bien no logra revertir la caída con la que arrancó 2024, empieza a presentar un poco de alivio y a validar el esfuerzo de no haber cerrado locales ni despedidos empleados para afrontar lo que resta del año.

De acuerdo al reporte de Acara, la entidad que nuclea a las concesionarias oficiales, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 117.492 unidades, esto es un 24,4% menos que en el mismo período de 2023, en el que se habían registrado 155.508 vehículos.

El sector viene de un 2023 en el cual se patentaron 449.438 unidades un 10,2% más que en 2022, pero la devaluación de diciembre obligó a las automotrices a un fuerte ajuste de precios que afectó los niveles de venta, a la par de la reducción del poder adquisitivo de los salarios.

En ese sentido, influyó que recién a fines de enero, el mes más fuerte de ventas en el año, el Gobierno actualizó el mínimo no imponible del impuesto interno. Es que, por el salto del dólar -los autos se listan al tipo de cambio oficial-, prácticamente todos los vehículos quedaron alcanzados por el tributo.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó que el sector "empieza a dejar atrás meses difíciles y es para destacar que fueron sin despidos ni cierres de concesionarias, y se empiezan a observar mejores indicadores que esperemos se consoliden".

También confirmó que el sector está manteniendo diálogo con las entidades bancarias y el Gobierno nacional para recuperar las herramientas de financiamiento, de manera sumar a las propuestas de las marcas incentivos y facilidades para que vuelvan los clientes a los salones.

"Hay factores claves, como el financiamiento, un sinceramiento de la economía, aumento de salarios, baja de la inflación y medidas de estímulo por parte del Estado, como la eliminación del CETA, para usados, y de aranceles para OKm, que nos indican que vamos a un mercado de crecimiento, y los números de abril ya lo empiezan a demostrar", auguró el dirigente.

En abril, hubo cambios en el ranking de ventas: el Peugeot 208 que se produce en la planta del grupo Stellantis en la localidad bonaerense de el Palomar sorprendió y se posicionó como el modelo más elegido en abril por los argentinos con 2.515 unidades patentadas y un 8,1% de participación de mercado.

La lista se completó con el Toyota Yaris (2179 unidades) y recién en tercer lugar el Fiat Cronos (2149), que venía liderando las ventas desde 2022 casi sin interrupciones.

Le siguieron entre los 10 más vendidos las pick up Toyota Hilux (2.122) y Ford Ranger (1860) el Toyota Corolla Cross (1398), la Chevrolet Tracker (1207), el Toyota Corolla (1206), la pick up Volkswagen Amarok (1059) y Volkswagen Polo (846).\_\_\_ PRESENTÓ SU PRIMER MODELO 100% 'VERDE'

### Motomel entra en el negocio de la movilidad eléctrica

\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

La Emilia, el grupo comercial argentino con capacidad industrial dueño de la marca Motomel y representante de Benelli y Suzuki, presentó su primer scooter eléctrico y, de esa manera, ingresó en el negocio de las motos propulsadas por energías verdes.

El Grupo lanzó al mercado el STRATOe, un modelo con el que buscará ganar el 15% del mercado de las motos eléctricas en la Argentina. Esto significa un total de 200 unidades patentadas en lo que va de 2024. Si bien que se trata de un mercado incipiente, ya que, según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), durante 2023, se patentaron 1800 unidades 100% eléctricas -representó el 0,4% del total de registros-, para este año, el sector espera que se mantenga el mismo nivel de ventas.

"El mercado de la moto eléctrica se está posicionando. De la mano del incremento de las opciones de movilidad sustentable, habrá un crecimiento en las ventas de este tipo de vehículos", explicó Martín de Gaetani, director de Relaciones Institucionales del Grupo La Emilia.

Se trata de un scooter eléctrico que se ensamblará en la planta industrial que el grupo tiene en la localidad bonaerense de San Nicolás, de más de 70.000 metros cuadrados, donde produce más de 80 modelos diferentes de motos. Además, cuenta con una planta industrial en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, con 14.000 m2.

A su vez, según adelantó

De Gaetani a El Cronista, La Emilia lanzará, mediante su marca Teknial, un nuevo modelo electrificado. Sin embargo, se trata de una moto que no se ensamblará a nivel local, sino que se importará completa.

Aunque el sector espera que aumente la oferta de modelos traídos desde el exterior, los productores locales se aferran a la fabricación local, debido a los beneficios impositivos con los que cuenta la industria.

De esta manera, el 98% de las motos que se venden en la Argentina se ensamblan en 12 fábricas con componentes locales, en cumplimiento del régimen de integración, instrumentado por el decreto 460/2023 indica que, cuanto mayor sea el porcentaje de componentes nacionales que tenga la moto, menor será el arancel aduanero que pagarán los fabricantes para importar el resto de las piezas.

Con este modelo, Motomel buscará ganar el 15% del mercado de las motos eléctricas en la Argentina

Según la norma, el porcentaje de integración nacional de las motos se debe incrementar con el paso de los años- hoy en día es del 9%-, de manera que, para 2028, haya un valor agregado local de 14 por ciento.

La nueva STRATOe tiene un motor eléctrico de 2000W y una batería de litio extraíble de 60V - 20Ah. A su vez, cuenta con un tablero 100% digital, iluminación full LED, cargador USB, baulera y guantera, así como una batería extraíble y una autonomía promedio de 40 kilómetros.

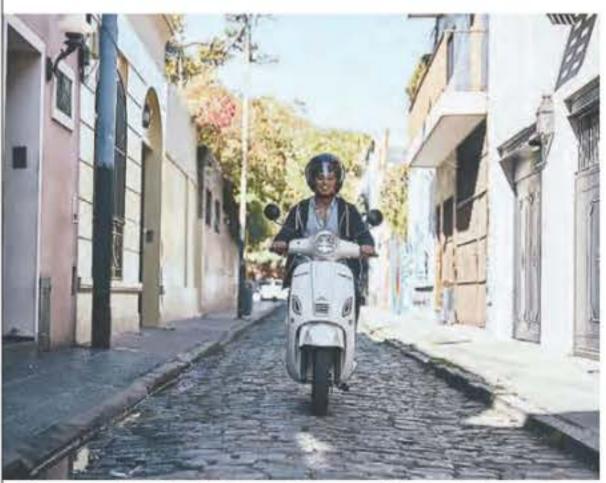

El scooter eléctrico de Motomel se ensamblará en la Argentina

El Cronista | Jueves 2 de mayo de 2024

# Info Technology



#### Nuevos celulares plegables

La sexta generación de los teléfonos Samsung Galaxy Z Fold y Flip está en camino. El lanzamiento de estos esperados smartphones abatibles de gama alta será en el mes de julio



MENORES COSTOS, MÁS FUNCIONALIDADES

# Código abierto: las empresas, ante una oportunidad para generar valor

El software de desarrollo Open Source permite hoy acceder a una manera más rápida y rentable de impulsar la innovación y resolver problemas de distintas industrias

\_\_ Carolina Lamberti

\_\_ clamberti@cronista.com

El código abierto surgió como un catalizador de cambio en todas las industrias, desafiando convenciones y sacudiendo los cimientos de la innovación tecnológica. En su esencia, aboga por la transparencia, la colaboración y el acceso libre a recursos digitales.

Implica usar software cuyo código fuente es accesible para todos. Entonces, en lugar de depender completamente de software propietario, las empresas pueden utilizar y adaptar
-de forma gratuita- programas
de código abierto que fueron
hechos por otras personas. Esto
les da más flexibilidad, control y
a menudo ahorra dinero en
comparación con el uso de
software comercial.

En la industria de servicios financieros, este modelo impactó de forma significativa y generó consenso entre las empresas líderes sobre su potencial para garantizar mayor agilidad, eficiencia y seguridad en los sistemas y procesos clave del mundo financiero.

En lugar de depender de software propietario, las empresas pueden adaptar programas de código abierto

Las ventajas se dan a nivel de productividad, ahorro de costos de propiedad de software y entorno laboral Así lo confirmó el tercer informe anual de Fintech Open Source Foundation (FINOS) que encuestó tanto a líderes de empresas de IT con conocimiento de código abierto como a empleados que trabajan muy de cerca en el sector de servicios financieros en América del Norte, Europa y Asia.

"Hace dos años, nuestro informe inaugural advertía que quedarse atrás en la adopción de código abierto conduciría a la pérdida de oportunidades en innovación y eficiencia. Ahora, nuestros datos indican un progreso sustancial", indicó Jane Gavronsky, directora de operaciones de FINOS.

#### BENEFICIOS PARA EMPRESAS

De acuerdo a la investigación, más de la mitad de los encuestados informaron tener una oficina de programas de código abierto (OPSO) en su organización, lo que muestra la creciente adopción de prácticas de gestión de código abierto enfocadas. "Los altos cargos participan más activamente y existe una cultura alineada con las mejores prácticas y la cultura de código abierto", comentaron al respecto los analistas de FINOS.

Con mayor claridad en las estrategias y un incremento en el tiempo asignado a las contribuciones de código abierto, llegaron los beneficios. En concreto, 78% de las organizaciones coincidieron en que obtuvieron más valor del código abierto en comparación con el año previo.

Las ventajas de esta tecnología se observaron a nivel de productividad, ahorro de costos de propiedad de software y entorno laboral, porque crea un sentido de colaboración entre los participantes de la industria.

Red Hat, el proveedor de soluciones de código abierto para empresas, destaca otras razones por las que las personas eligen el software Open Source en lugar del propietario. Entre ellas, la transparencia, confiabilidad y flexibilidad.

#### SOFTWARE Y COMUNIDADES

Además, mientras que el código propietario se apoya en un único autor o empresa para sus actualizaciones, el código abierto florece gracias a comunidades activas que lo mantienen. Red Hat señala que los estándares abiertos y la revisión colaborativa garantizan que el Open Source sea evaluado regularmente y de manera exhaustiva, permitiéndole resistir y evolucionar más allá de sus creadores originales.

En cuanto a casos de aplicación, el informe de FINOS identificó la inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML), la ciberseguridad y las tecnologías de nube emergen como los pilares más valiosos del código abierto para la industria de servicios financieros.

Cabe mencionar que, a pesar del papel fundamental que desempeña el código abierto en la configuración del futuro de los servicios financieros, todavía quedan varios desafíos por afrontar. De acuerdo al reporte, múltiples factores todavía obstaculizan las contribuciones a esta industria, como es el caso del requisito de que las organizaciones financieras documenten las comunicaciones con empleados externos, lo que puede limitar las vías para interactuar con la comunidad de código abierto en general.\_\_

# Financial Times



#### Ola de despidos en Tesla

Elon Musk cerró la división de Superchargers, despidió a dos altos ejecutivos y a cientos de empleados mientras continúa su reestructuración en medio la caída en el mercado de vehículos eléctricos.

CRECE SU INFLUENCIA EN EL GOBIERNO

# Karina, la "generala política" de Milei que elige funcionarios y lleva las riendas de su partido

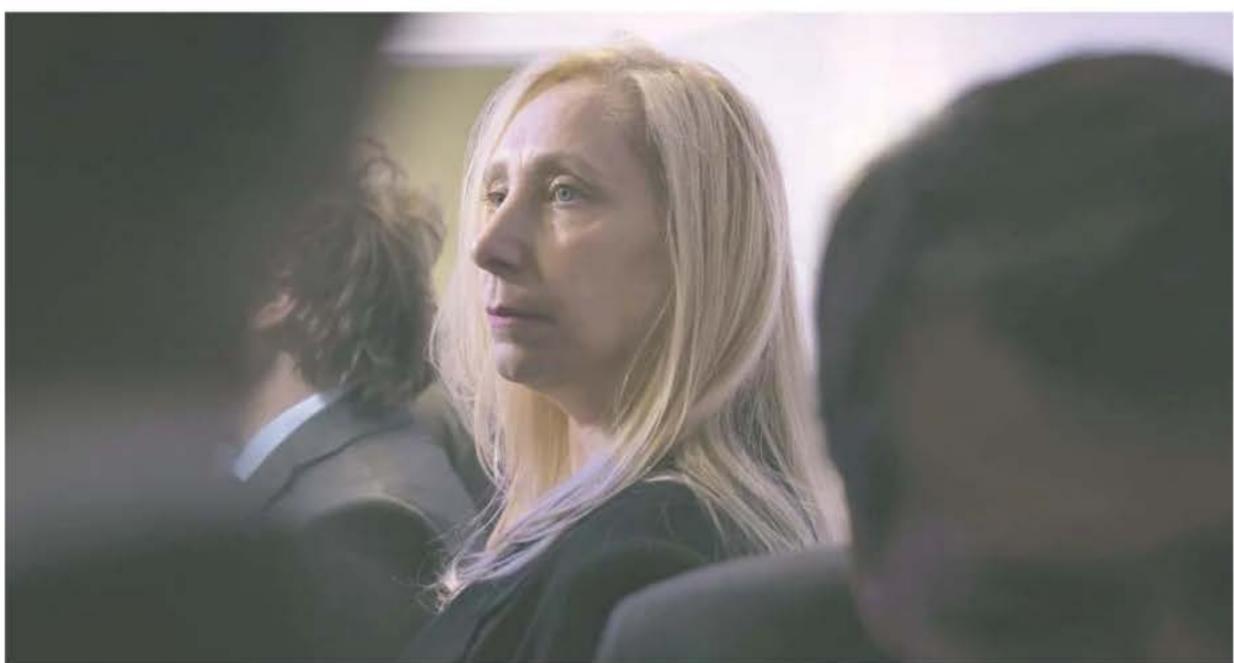

"Karina es tan importante como Milei en el manejo de Argentina", dijo un destacado empresario. BLOOMBERG

El creciente protagonismo de la hermana del Presidente –es una de sus asesoras más cercanas, junto con Santiago Caputo y Nicolás Posse– preocupa a políticos y empresarios

#### \_\_ Ciara Nugent

Durante la campaña electoral en Argentina, el economista libertario Javier Milei se refirió repetidamente a su hermana menor Karina como "el jefe". Cuatro meses después de su llegada a la presidencia, Milei está haciendo honor a ese apodo.

Como secretaria general de la Presidencia, Karina Milei no sólo es la guardiana de la agenda de su hermano y la persona de mayor confianza de un reducido grupo de asesores. También es su generala política, lleva las riendas de su partido y elige al personal que ocupará altos cargos en el Gobierno y el Poder Legislativo.

Karina Milei, que tuvo un emprendimiento de pastelería y es tarotista, no empezó en política hasta 2021, cuando su hermano-entonces panelista de televisión y economista en el sector privado- se presentó a las elecciones a la Cámara Baja. Ella dirigió su exitosa campaña.

En una entrevista para un documental sobre él que se estrenó el año pasado, una de las pocas veces que ha hablado en público, defendió la inexperiencia y la cercanía del equipo de los libertarios.

"Yo conozco a muchos profesionales, en muchas áreas, pero ¿sabés qué es más importante? Es que el grupo que tenemos nosotros lo hace más por un ideal que por otra cosa ", dijo. "Cuando las personas con las que te rodeas son buenas personas, todo fluye mejor".

Pero su creciente poder ha

"Si querés controlarlo todo terminás imponiendo cosas y creándote enemigos", dijo una persona de LLA

suscitado recelos entre políticos y empresarios. A principios de este mes, su negativa de última hora a nombrar una comisión en el Congreso provocó una división en el bloque de la Cámara Baja del movimiento La Libertad Avanza (LLA) de su hermano.

En marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel le dijo a un canal de televisión que Karina Milei "tiene mucho carácter" y que a veces eso convertía al Presidente en el "pobre jamoncito" en las disputas entre ambas mujeres.

"Karina es tan importante como Milei en el manejo de Argentina", dijo un destacado dirigente empresarial de Buenos Aires. "Todavía no estoy seguro de que sea un problema, pero sin duda es raro".

Karina Milei, de 52 años, ha sido la confidente más cercana de su hermano soltero desde su infancia en una familia de clase media de la capital. Javier Milei, de 53 años, ha calificado a sus padres de "muy tóxicos" y estuvo distanciado de ellos durante más de una década.

"Me saqué el premio completo con Kari. No hay nadie más maravilloso en el universo que mi hermana", dijo en una entrevista en agosto.

La gente que conoce a Karina Milei la describe como "súper tranquila" y "alguien que no intenta caerte bien". Pero no parece ser tímida. En 2016, apareció en un popular programa de juegos con su perro Aaron.

Le dijo al presentador que "no [le había ido bien]" en la escuela, pero finalmente se recibió en 2001 de licenciada en Relaciones Públicas por la UA-DE. Después trabajó en una serie de empresas que iban desde una importadora-exportadora de neumáticos y una fabricante de insecticidas hasta su propio emprendimiento de pastelería en Instagram.

En la década de 2010, desempeñó un papel decisivo en la entrada de su hermano en los medios de comunicación y la política, dando forma tanto a su estrategia a largo plazo como a la logística del día a día.

Por ejemplo, cuando Javier Milei montó un espectáculo teatral de temática económica en 2018, ella "gestionó todos sus discursos, el presupuesto familiar y la taquilla", además de actuar en el escenario, le dijo Lilia Lemoine, una legisladora de LLA que trabajó en los decorados, al Financial Times, en diciembre.

"No habría llegado a ser Presiente sin ella", añadió Lemoine.

Ahora Karina Milei aprueba las entrevistas y apariciones públicas de su hermano, y lo acompaña en sus viajes. El vocero presidencial Manuel Adorni depende de ella, y Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, es un estrecho aliado.

Es una de las tres asesoras más cercanas al Presidente, "la gente que lo ha visto en pijama", dice una persona que conoce a los hermanos desde hace años. Los otros son Santiago Caputo, asesor político, y Nicolás Posse, jefe de gabinete.

"Karina está menos conectada, menos involucrada en tratos con [el establishment argentino]", añadió la persona. "Pero si hay un desacuerdo entre Karina y Posse, Karina gana".

La prominencia de Karina Milei ha llevado a algunos inversores extranjeros a preguntarse si deberían entablar una relación con ella. Pero los líderes empresariales locales dijeron que eso no parecía posible. Pocos se habían reunido con ella desde que su hermano asumió el cargo. "Está más interesada en la política que en la economía", dijo un ejecutivo.

Mientras el Presidente se centra en abordar la grave crisis

económica de Argentina y en comunicarse con los votantes en la plataforma X, Karina Milei lidera un esfuerzo por construir una estructura de partido nacional para LLA.

Fundado en 2021, el movimiento se basó en alianzas ad hoc con pequeños partidos provinciales durante las elecciones de 2023, y no presentó candidatos al Congreso o a las gobernaciones en muchas provincias. Como resultado, el LLA obtuvo menos del 15% de los escaños de la legislatura.

El Presiente ha dicho que ganar una mayor participación en las elecciones de 2025 es esencial para su plan de reforma de la economía argentina.

Una persona de LLA dijo que la "extrema protección" de Karina Milei al proyecto de su hermano había causado fricciones dentro del partido. "No quiere dejar nada librado a la suerte, lo que la convierte un poco en dictadora. Si querés controlarlo todo terminás imponiendo cosas y creándote enemigos".

En abril, después de que el Presiente aprobara el nombramiento de Marcela Pagano, legisladora del LLA, como jefa de 
una poderosa comisión del 
Congreso sobre asuntos constitucionales, incluido el juicio 
político, Karina Milei ordenó su 
destitución, según dos personas 
familiarizadas con la decisión.

El episodio llevó al líder del bloque del LLA en la Cámara Baja, Oscar Zago, y a otros dos a abandonar la agrupación, reduciéndola a 38 de los 257 escaños. Aunque los tres se comprometieron a apoyar las reformas del Presidente, "está claro que no es bueno que haya tanta división en un bloque tan pequeño", dijo Ignacio Labaqui, analista de Medley Advisors.

Los analistas dijeron que Karina Milei también había ordenado la destitución de Ramiro Marra, uno de los fundadores de LLA, como jefe del bloque en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el mes pasado. Pero Marra volvió a ocupar el cargo la semana pasada.

"Se ha excedido un poco en su influencia", dijo Sergio Berensztein, analista político. Añadió que la interferencia de Karina Milei en el Congreso había enojado a algunos legisladores, que consideraban que socavaba la independencia del poder.

Berensztein dijo que "tendrá que aprender rápido" para tener éxito en la compleja tarea de 
construir alianzas duraderas en 
las provincias argentinas. "Hay 
que hablar con la gente, convencerla. Hace falta mucho. Y 
creo que está cometiendo 
errores de novata".

Se trata de una curva de aprendizaje que tal vez ella esperaba.

"La verdad, la política es una basura", dijo en el documental del año pasado. "Cuando nos metimos, dijimos 'esto no va ser fácil".\_\_\_



Citigroup dijo que el gasto en tarjetas de crédito de retailers cayó en el primer trimestre. BLOOMBERG

CAÍDA EN LOS SECTORES DE BAJOS INGRESOS

# La baja del consumo alerta a los gigantes de alimentos y bebidas en EE.UU.

Aunque por debajo de sus máximos del año pasado, la inflación en el país norteamericano aumentó inesperadamente en febrero y marzo, frenando las esperanzas de recortes de las tasas de interés

#### \_\_\_ Madeleine Speed \_\_\_ Stephen Gandel

Las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo señalan que los consumidores más pobres de Estados Unidos están recortando sus gastos ante las persistentes subas de precios, lo que indica que los ingresos más bajas se están llevando la peor parte de la inflación estadounidense.

McDonald's, Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo han señalado que muchos consumidores de ingresos bajos ya no son capaces de absorber las subas de precios, por lo que optan por opciones más baratas o reducen su consumo, incluso cuando los consumidores más acomodados mantienen su gasto.

"No cabe duda de que el consumidor es muy exigente a la hora de gastar su dinero", dijo Ian Borden, CFO de McDonald's, en un encuentro con analistas tras la presentación de los resultados del primer trimestre de la empresa el martes.

Gracias a los cheques de estímulo de la administración Biden durante y después de la pandemia, los consumidores estadounidenses se han mantenido notablemente resistentes, y los más acomodados siguen comprando más productos de primera calidad. La cervecera Molson Coors informó esta semana de una fuerte demanda impulsada por las cervezas más caras, ya que cada vez más consumidores se dan un capricho.

Sin embargo, en una señal de bifurcación, los consumidores de ingresos más bajos están mostrando signos de estrés real, dijeron los ejecutivos.

McDonald's, cuya clientela se inclina hacia los segmentos de menores, declaró que los clientes más pobres habían reducido el consumo de comida rápida y, en su lugar, cocinaban en casa en los tres meses anteriores a diciembre.

"Aunque puede ser más pronunciado en el caso de los "El consumidor es muy exigente a la hora de gastar su dinero", dijo Ian Borden, CFO de McDonald's

consumidores con ingresos más bajos, creo que es importante reconocer que todas las categorías de ingresos buscan valor", dijo Borden, añadiendo que la empresa se centraba en ofrecer un "paquete de comida básica" con precios "atractivos" para productos que los consumidores conocían bien.

Aunque por debajo de sus máximos del año pasado, la inflación en EE.UU. aumentó inesperadamente en febrero y marzo, frenando las esperanzas de recortes de las tasas de interés.

Coca-Cola informó el martes de una fuerte demanda general en EE.UU. y elevó sus perspectivas de ventas gracias a una mejora de los beneficios, pero el CFO John Murphy dijo que las ventas fuera del hogar -las realizadas en restaurantes, bares y otros lugares- en Norteamérica fueron más lentas de lo esperado debido a la presión sobre los consumidores de bajos ingresos.

"Hay una cierta compresión del poder adquisitivo en los niveles de renta más bajos, y creo que está bastante claro que se está produciendo un cambio de comportamiento en busca de valor", declaró Murphy. Añadió que la empresa estaba estudiando paquetes más grandes y accesibles para este tipo de consumidores.

Algunos de los mayores bancos del país afirman que también han observado una creciente presión económica sobre los consumidores de menores ingresos. Citigroup dijo que el gasto en tarjetas de crédito de retailers, como Home Depot, cayó en el primer trimestre del año, mientras que el gasto en las propias tarjetas de crédito de Citi siguió aumentando.

"Yo la llamo la economía en forma de K", dijo el martes la CEO Jane Fraser en la reunión anual del banco, refiriéndose a la divergencia de los consumidores de menores y mayores ingresos a la hora de gastar.

Fraser afirmó que, aunque muchos consumidores siguen gastando, el banco está observando un aumento de las tasas de morosidad y un comportamiento cauteloso, especialmente entre sus clientes de ingresos más bajos.

Al presentar sus resultados del primer trimestre la semana pasada, Nestlé registró una caída de 7,7% en las ventas EE.UU., debido a que los consumidores de bajos ingresos redujeron el consumo de productos congelados de la empresa, que incluye marcas como DiGiorno pizza, Hot Pockets y Stouffer's ready meals.

En declaraciones a los analistas, la CFO de Nestlé, Anna Manz, afirmó que la reducción de las prestaciones Snap -el programa estadounidense de cupones de alimentos para personas con bajos ingresos-, así como el período sostenido de subas de precios, habían provocado una reducción del 50% del poder adquisitivo.

No obstante, añadió que, dado que los niveles de ingresos estaban aumentando, "en los próximos trimestres, creo que la presión financiera va a ceder".

De forma similar, el CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, afirmó que los consumidores con rentas más bajas estaban "estirados" y "haciendo muchas estrategias para que sus presupuestos lleguen a fin de mes", tras los resultados del primer trimestre de la empresa la semana pasada.

El volumen de ventas de la división de bebidas de PepsiCo en Norteamérica cayó 5% en los tres primeros meses del año.\_\_





nin máx 9° 15°



MIN

MÁX 15°

### **B** Lado B

# Apuestan a que nuevos créditos frenen la caída de ventas de motos

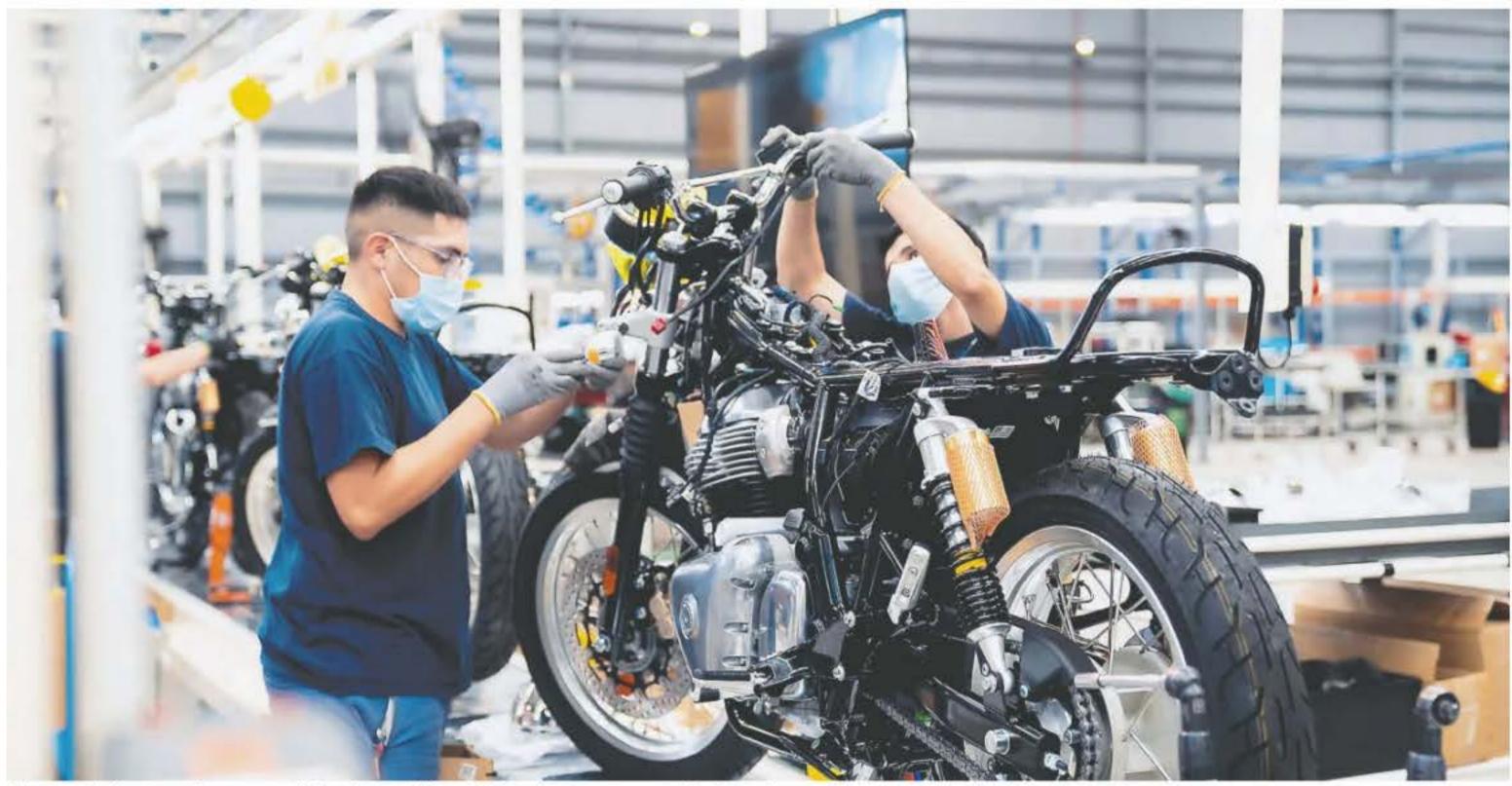

El mercado de motos tiene un tradicional respaldo en el financiamiento, en particular en los modelos de menor cilindrada

El regreso del crédito genera expectativas en fabricantes y concesionarias para revertir la baja de ventas del 20% interanual que acumula el cuatrimestre.

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Los fabricantes de motos y las concesionarias esperan un incremento de ventas en los próximos meses a partir del regreso de las posibilidades de financiamiento bancario para unidades de baja y media cilindrada, las que son de mayor demanda del público.

A comienzos de año, al darse por finalizado el programa de incentivo al consumo Ahora 12, el nuevo esquema de Cuota Simple permitió una continuidad de la financiación, pero a plazos más acotados a 3 y 6 meses, lo que redujo su efectividad en las ventas.

La división Motos de la Aso-

ciación de Concesionarias de Automotores (Acara) anunció que quienes deseen financiación para la adquisición de motos, monopatines y bicicletas eléctricas, entre otros, disponen de "Nación Móvil" una línea de préstamos personales a tasa preferencial.

Esta posibilidad surgida a partir de un acuerdo entre la entidad empresarial y el Banco Nación, explicaron desde las concesionarias, en los primeros días de mayo ya estarán disponibles en los locales comerciales los detalles de los modelos, cilindradas y precios a los que se podrá acceder a cada unidad.

"La posibilidad de contar con

En el acumulado del año las ventas alcanzaron un total de 131.679 unidades, una baja del 22,1% frente al primer cuatrimestre de 2023, lo que implicó un recorte de la caída.

financiamiento siempre resultó clave en esta industria en la que se puede acceder a una solución de movilidad con una cuota mensual reducida que, a pesar del contexto macro, no tenga un muy fuerte impacto en el salario de muchos trabajadores en todo el país", explicaron desde una de las concesionarias.

Es que, destacan, el lanzamiento de distintos planes crediticios en los últimos años se reflejó siempre en un incremento de las ventas, al punto que llegaban a representar más del 50% del total de patentamientos mensuales de algunas marcas.

Con la idea de que las líneas crediticias puedan extenderse en las próximas semanas a otras entidades bancarias, Acara explicó que la propuesta del Nación permite financiar hasta el 100% del vehículo y accesorios por hasta \$ 15 millones (IVA incluido), en planes de 36 cuotas iguales.

También se dieron a conocer las primeras cifras del patentamiento de abril elaborado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Motos (Cafam), que dio a conocer que hubo un total de 37.166 unidades registradas, lo que representó un aumento del 27,13% respecto de marzo y una baja del 8,35% interanual.

De esta manera, en el acumulado del 2024 las ventas alcanzaron un total de 131.679 unidades en los primeros cuatro meses, una baja del 22,1% frente al primer cuatrimestre de 2023, lo que implicó un recorte de la caída que se venía registrando en torno al 40 por ciento.

Voceros de Cafam -que aguardan que las líneas de crédito estén disponibles en los puntos de venta-, destacaron que "es importante mantener este tipo de herramientas para permitir el acceso de más usuarios a los vehículos" que son un medio de movilidad cada vez más difundidos.

"En tiempos de fuertes incrementos de los valores del transporte público, tener la posibilidad
de afrontar una cuota mensual
para contar con una movilidad
propia, es una oportunidad que
puede ser aprovechada", explicaron en una mirada a la actual coyuntura. Así, las motos continúan
ganando protagonismo en todo el
país con un parque de más de 6
millones de unidades.